Las hipótesis tras fatal choque de trenes en San Bernardo

Maquinista de EFE y controlador ferroviario quedaron detenidos.

Defensa asegura que

sus radiotransmisores no

estaban funcionando.



## 2 PULSO

Centrales sindicales acusan que gobierno solo escucha a la CUT y rechazan foco en negociación ramal

A los 88
años fallece el
legendario actor
Donald Sutherland

# **IILATERCERA**

Viernes 21 de junio de 2024

Papel Digital
CIERRE
21.00
hrs.

Mejor Niñez: el 40,6% de las 258 residencias del sistema está con sobrecupo

A tres años de su lanzamiento, el servicio nacional que reemplazó al Sename acoge a cerca de 4.700 menores vulnerados. También tiene listas de espera.

# **4 POLÍTICA**

UDI blinda a Matthei tras la arremetida oficialista por su denuncia sobre narcopolítica



La renovada Roja de Ricardo Gareca debuta Ilena de ilusión ante Perú. ► España se impone 1-0 ante Italia y clasifica a los octavos de la Eurocopa.

## 15-16 MUNDO

Ataque del 8/1 en Brasilia: Milei entrega a Lula lista con 86 bolsonaristas fugitivos en Argentina





Las mejores
VACACIONES
con los mejores descuentos

Usa tu Tarjeta y disfruta en familia panoramas y beneficios.







# **Opinión** Edición papel digital

# La vara está alta

### Iris Boeninger

Economista y ex embajadora de Chile en Uruguay



lhomenaje realizado por presidentes del Grupo Libertad y Democracia al expresidente Sebastián Piñera confirma nuevamente su liderazgo y el enorme legado que le dejó a Chile y a la región. El expresidente Eduardo Frei destacó su interés permanente por los problemas de la gente y su capacidad para generar diálogo y acuerdos. Por otra parte, los treinta años de gobierno que incluyeron a la ex Concertación marcaron una época de enormes mejoras en la calidad de vida de los chilenos, en que bajó la pobreza de un sesenta y ocho por ciento a menos de diez; se multiplicaron los jóvenes que accedieron a la educación universitaria; primaba en ese entonces la política de pactos. El fin de esta exitosa coalición se debe a la pérdida de la confianza, esa que se construyó durante la dictadura y en el exilio, por el deseo compartido de recuperar la democracia.

En medio del fragor de las próximas elecciones municipales y de gobernadores, mediciones de encuestas semanales ya incluyen la nada lejana elección presidencial en Chile.

Presenciamos distancia y agresiones entre adversarios en lugar de propuestas políticas concretas entre las cuales pueda el ciudadano elegir. Tampoco existe claridad en cuanto a posibles coaliciones. Sumas, restas y cálculos mueven el ambiente político. ¿Elegirá el ciudadano a aquel que denosta al adversario? Ojalá que no. ¿Serán candidatos aquellos que no quieren serlo, solo porque en su tienda política no existe otro mejor? Ojalá que no. El argumento de "vota por mí porque el otro es malo" es inaceptable, es lo que se denomina la política de la disuasión. Nada bueno para la calidad de la democracia.

Hanna Arendt sostenía que la vida política es la forma más elevada de compromiso. Muchos jóvenes sienten la política como algo muy lejano que no proporciona soluciones a sus problemas cotidianos. Hoy existe una fuerte desafección hacia la política y los políticos, siendo que la política es una plataforma para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo elevar el compromiso político en estas circunstancias? ¿Qué soluciones me propondrán? ¿Quién, si hay un descredito de la belicosa clase política de estos momentos? ¿Cómo, si las redes sociales son un reflejo complejo de la realidad que ensombrecen las propuestas políticas serias?

Se nos presentan tiempos llenos de desafíos por la situación interna de Chile y por la interacción con este mundo incierto, lo que obliga a repensar el accionar político. No hay lugar para actitudes personalistas ni solo partidarias.

Presenciamos la destrucción del valor de la palabra, aquella que sana, propone y se compromete. Se da lugar en cambio a la palabra que denosta, no dialoga e incumple, lo que se transforma en palabra muerta.

Ir hacia la dirección correcta requiere que la patria y el futuro sea lo prioritario para la clase política y los ciudadanos. Así, tal vez dejaremos de estar sobre un terreno resbaladizo.

Dejaron alta la vara grandes presidentes y buenas presidencias; era otra la forma de hacer política.

# De acuerdos y pensiones

Rolf Lüders Economista



na condición necesaria para lograr crecer económicamente en forma significativa es consensuar las bases de nuestro sistema económico y social. En aquellos períodos históricos en que hemos logrado lo último -en buena parte del siglo XIX y durante los famosos 30 años, el país creció a tasas relativamente altas. En cambio, desde hace más de una década, y en medio de un grado de polarización política importante, estamos experimentando tasas de crecimiento paupérrimas. La correspondiente incertidumbre institucional es quizás el principal motivo de nuestras actuales bajas tasas de inversión. Y sin inversión no hay crecimiento, y sin este no hay desarrollo.

Muchas voces concuerdan con ese diagnóstico y postulan que para lograr el deseado acuerdo es necesario reformar el sistema electoral de tal modo que los resultados del proceso reflejen las preferencias del votante mediano, que, casi por definición, es moderado.

El objetivo tiene que ser propender a la intervención estatal cuando ella es costo-efectiva, es decir, que el Estado intervenga en la economía solo cuando los costos de tal intervención sean menores que aquellos de la falla de mercado que se desea corregir. Este objetivo se puede lograr, en la práctica, ya sea aplicando el principio de subsidiaridad (bien entendido y no caricaturizado como anarcocapitalismo), o basándonos en los principios económicos sociales de las actuales socialdemocracias europeas. He allí la posibilidad de alcanzar acuerdos.

El problema que tenemos actualmente se ilustra con nuestro sistema de pensiones, que es una de las víctimas de la polarización política existente. Caricaturizando, para algunos, el actual régimen de capitalización, basado en el funcionamiento de los mercados, es el adecuado y lo único que corresponde hacer -para mejorar el monto de las pensiones- es corregir varios de sus parámetros, entre ellos, la tasa de cotización. Para otros, el actual sistema no es solidario y solo beneficia a las AFP, y lo que corresponde hacer es transformarlo radicalmente a uno de reparto, en que el Estado juegue un rol protagónico. Curiosamente, son muy pocos de ambos bandos- los que sugieren modificar las edades de jubilación para reflejar el cambio demográfico, a pesar de que hacerlo más adelante será inevitable y aún más difícil.

La reforma de las pensiones ha estado en el tapete hace varios lustros, sin que haya sido posible aún consensuar una reforma. Esto, sin duda, ha afectado -por la vía de la incertidumbre institucional- al rol del sistema de pensiones en la captación de ahorros y en la operación del mercado de capitales. Ejemplos parecidos se encuentran en prácticamente todos los sectores de nuestro sistema económico social y explican en buena parte nuestra baja tasa de inversión y crecimiento.

# II latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE | AÑO 72

# SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envie sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la tercera.com
■ Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

# **ESPACIO** ABIERTO

# El disparo en los pies del Presidente Macron

Carlos Ominami Presidente Foro Permanente de Política Exterior



os resultados de las elecciones en la Unión Europea (UE) no confirmaron los pronósticos sombríos que anticipaban una incontenible ola de extrema derecha. En consecuencia, no está en cuestión la mayoría que gobierna la UE constituida por el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales. Enfrentarán una oposición más virulenta, pero continuarán nominando a las principales autoridades de la Comisión.

Sin embargo, más allá de la aritmética electoral, la gobernabilidad está amenazada. El liderazgo franco alemán, motor de la construcción europea, resultó muy debilitado. Tanto el Presidente Macron como el canciller Scholtz sufrieron derrotas humillantes. En ese cuadro emergió con fuerza el liderazgo de la ministra Meloni, que está en vías de lograr en Italia la convergencia de las diferentes derechas en una sola fuerza hegemonizada por posiciones extremas.

Temas como el apoyo a Ucrania y la constitución de una defensa europea pueden en los próximos meses ser objeto de intensos debates y divisiones profundas. Un eventual triunfo de Trump, con el posible debilitamiento del apoyo a Ucrania, tensionaría al máximo estas divisiones. Una parte importante de la extrema derecha tiene inclinaciones pro rusas y no estaría disponible para profundizar el involucramiento europeo en Ucrania.

Con todo, los efectos políticos más importantes de estas elecciones se vivieron en Francia. Apenas conocidos los resultados, el Presidente Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones el 30 de junio. Inmediatamente se instaló la duda: ¿Genialidad o locura? Con la extrema derecha alcanzando un 40%, su gran promesa de erigirse en su principal muro de contención perdió toda credibilidad. Paradojalmente, el proyecto político que prometía superar la oposición derecha/izquierda ha terminado por potenciarla. Macron cometió un doble error de cálculo: no previó que una parte importante de la vieja derecha republicana terminaría aliada con la extrema derecha; tampoco anticipó que las izquierdas y los ecologistas dejarían de lado sus diferencias y sellarían un pacto emulando la experiencia del Frente Popular de 1936. El sistema electoral, uninominal con dos vueltas, conducirá a que en la gran mayoría de las circunscripciones se confronten la extrema derecha con el Nuevo Frente Popular. Hay tres escenarios plausibles. El primero, ausencia de una mayoría clara y fuerte deterioro de la gobernabilidad. El segundo, mayoría absoluta de la extrema derecha y obligación de cohabitación con un primer ministro de sus filas. En fin, no se puede descartar que la izquierda alcance mayoría absoluta imponiendo su propia cohabitación. El único escenario descartable es el que imaginó Macron: una clarificación de la situación política en torno a la recomposición de su mayoría presidencial que habrá dejado de existir luego de enviar al matadero a la mayoría de sus diputados. Un verdadero disparo en los pies.

# LATERCERA

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

# Interrogantes tras controversia por base argentina

Si bien quedó claro que fue un error la instalación de paneles solares en territorio chileno, y nunca estuvo en duda nuestra soberanía, llama la atención por qué no se levantó tempranamente una alerta y la lentitud para zanjar esta situación.

a controversia que se generó a raíz de la instalación por parte de la Armada argentina del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo
Hito 1, en la frontera que divide al país con Chile en la Patagonia -donde algunos paneles solares fueron construidos por error en territorio chilenoterminó de zanjarse rápidamente luego de que el Presidente Gabriel Boric señalara -durante su gira por Europa- que
"con las fronteras no es algo con las que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre
países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros".

Si bien en círculos argentinos llamó la atención lo tajante de la frase del Mandatario, considerando que el gobierno argentino ya había admitido que se trataba de un error, y que el tema había sido tratado entre los presidentes Boric y Milei, el hecho de que el embajador de Argentina señalara que la remoción de las estructuras solo podría hacerse durante el verano, con mejor clima -dichos que ciertamente resultaron desconcertantes-, justifican que el Mandatario chileno exigiera acelerar el proceso, lo que fue acogido por el gobierno trasandino, removiendo las estructuras en cosa de horas.

Ambas cancillerías acertadamente han evitado escalar este incidente, dándolo por superado, siendo muy relevante el hecho de que en ningún momento se puso en duda el trazado de la frontera ni la soberanía nacional sobre dicho territorio, considerando que se trata de una zona sensible que en el pasado fue objeto de agrias disputas entre ambos países, zanjadas gracias al Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1984. Con todo, este episodio deja también una serie de interrogantes que es necesario despejar, particularmente porque resulta fundamental evitar que hechos como estos -con el potencial de afectar la relación bilateral- se repitan en el futuro, y porque es imprescindible brindar la certeza de que los procedimientos para custodiar nuestras fronteras funcionan de manera óptima.

No hay duda de que tratándose de una de las fronteras más extensas en el mundo, cruzada por una difícil geografía, los incidentes fronterizos son hechos esperables, pero sorprende que esta controversia se haya producido en una zona que no reviste ninguna de esas dificultades, donde hay presencia permanente de la Armada chilena, sin que aun así se haya podido advertir tempranamente que los paneles solares se estaban instalando en territorio nacional.

Por supuesto que llama la atención lo precario de la demarcación de la frontera -apenas con unas cercas levantadas hace mucho tiempo por estancieros-, lo que probablemente contribuyó a este equívoco. Pero aun así, es importante despejar por qué se tardó tanto tiempo en levantarse una alerta sobre esta irregularidad -lo que ocurrió a comienzos de abril por parte de Carabineros, días antes de la inauguración de las nuevas instalaciones argentinas, en circunstancias que si esto se hubiese detectado al inicio, se habría evitado todo este lío- así como las razones que explican por qué recién el 14 de junio la Cancillería argentina reconoció que se había cometido un error, lo que sugiere que hubo lentitud para tratar el caso y que mucho antes Chile podría haber exigido el retiro de estos paneles.

No hay duda de que en todos estos años Carabineros, la Armada y la Cancillería han hecho un trabajo destacable en la defensa de los intereses nacionales, pero el "impasse" parece haber dejado a la vista cierta lentitud en los procedimientos fronterizos, lo que amerita una evaluación con miras a corregir eventuales fallas.

# **CARTAS**

### LA MARCHA DE LA PATRIA JOVEN

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, 21 de junio, se cumplen 60 años de la Marcha de la Patria Joven, donde más de 300 mil personas, del norte, centro y sur del país, caminaron hasta el Parque O'Higgins para apoyar la candidatura de Eduardo Frei Montalva a la Presidencia de Chile.

Se cumplen seis décadas de la mentada frase: "Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral; son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha".

Por el legado de esos miles de compatriotas que soñaron con la construcción de una patria más justa y solidaria, las y los democratacristianos seguiremos caminando hacia unpaís mejor, en donde las personas estén al centro de nuestro quehacer, impulsando cambios políticos, económicos, ecológicos y sociales, para que las desigualdades sean cada vez menos y las oportunidades aumenten.

Por lo pronto, es ese espíritu el que nos convoca en la mejora de las pensiones, en el fin de las listas de espera, en mayor seguridad, en crecimiento económico y más y mejores empleos, y otras materias relevantes para la ciudadanía.

### Alberto Undurraga

Presidente Nacional PDC

Alejandra Krauss

Secretaria Nacional PDC

# "VIEJOS, POBRES Y ENFERMOS"

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna titulada como esta carta, Jaime Mañalich expone el gran desafío que tenemos como país frente al denominado "invierno demográfico". El desincentivo a la natalidad requiere de políticas explícitas. Eso sí, es importante que estas no solo se enfoquen en lo que el Estado puede hacer por las personas, sino también cómo el Estado y la sociedad pueden fortalecer la institución de la familia (y no atentar contra ella), ya que cumple múltiples roles.

En el Centro Trabajo y Familia del ESE Business School lo hemos medido de diferentes formas. En nuestro último estudio, junto a Matías Braun, comparamos el impacto del apoyo del Estado con el apoyo de las familias en personas de diferentes países. Los resultados muestran que el Estado ayuda a disminuir la pobreza relativa (ajustado por el ingreso de cada país), pero es la familia la que impacta en el bienestar de las personas y disminuye su infelicidad (la variable está medida en negativo).

Complementando, en el libro "Human Flourishing: A Multidisciplinary Perspective on Neuroscience, Health, Organizations and Arts", en el que participamos junto a académicos de distintas disciplinas, podemos distinguir el impacto de los vínculos familiares, por ejemplo, en la recuperación de niveles de salud de personas con vínculos y sin ellos.

Sabemos que el Estado tiene recursos limitados; también conocemos los impactos positivos de la familia. Generar políticas con foco en familias impacta en las personas y nos hace ser sociedades sustentables. ¿Queremos enfrentar el invierno demográfico? No nos olvidemos de potenciar y apoyar a nuestras mejores aliadas: las familias.

### María José Bosch

Directora Centro Trabajo y Familia ESE Business School, Universidad de los Andes

### ¿YELRESPETO?

SEÑOR DIRECTOR:

En el último tiempo hemos visto cómo diversas agrupaciones estudiantiles han recurrido a la violencia de la toma, el insulto y hasta la denostación 
pública de autoridades universitarias cuando sus demandas no han sido acogidas, aun existiendo debate académico. Ponen en riesgo el prestigio y la excelencia académica de su institución, razones por 
las que ingresaron a estudiar a ella.

Como estudiantes, consideran entonces su derecho a decidir por encima de sus autoridades, lo que resulta a lo menos insólito, dado que son personas que solo están de paso en la institución, mientras que las autoridades han dedicado su vida y su carrera al servicio de la misma y son ellos y ellas quienes han construido con su esfuerzo esa tradición de excelencia y prestigio. La voz de los estudiantes, por supuesto, debe ser oída y deben aportar y participar en las decisiones, pero en su justa medida y con el debido respeto, tomando en cuenta los años de estudio y trabajo dedicado de quienes conforman la comunidad universitaria.

La relación de maestro-discípulo es la base de la formación universitaria y todo maestro espera que sus alumnos lo superen, y todo discípulo debe estar agradecido de su maestro, quien le ha prestado sus hombros para subirse en ellos. Es por esto que resulta desolador observar a docentes siendo marcados por sus alumnos o siendo escoltados para permitirles ingresar alas dependencias universitarias, lugares donde debiera primar el diálogo constructivo.

### Pierre Romagnoli

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Universidad Andrés Bello

# INCLUSIÓN LABORAL: ¿ES LA CUOTA EL MEJOR MECANISMO?

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, el Congreso Nacional despachó un proyecto de ley que tiene por objeto aumentar la contratación de trabajadores con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de 1a 2%, y que deben ser contratadas por las medianas y grandes empresas e incorporadas en las instituciones públicas. Si bien el cumplimiento de la norma fue matizado durante la discusión, dado que para que entre en vigencia se deberá acreditar primero el cumplimiento de la cuota vigente del 1% de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en el 80% de las empresas e instituciones obligadas, dicho mecanismo no resuelve el problema de inclusión.

El sistema de cuotas no parece ser un mecanismo eficiente y las cifras así lo demuestran. Según datos de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, en 2022, las empresas grandes alcanzanun cumplimiento de 14,6% y las empresas medianas conmás de 100 trabajadores, de 16,6%. Por otro lado, en el sector público, también en 2022, se registró la tasa de incumplimiento más alta desde que se tiene registro, alcanzando un 60,8%. Compartiendo el objetivo último de mayor inclusión laboral, los esfuerzos debieron orientarse más bien a fortalecer la intermediación laboral, mayor adaptabilidad laboral o algún subsidio a la contratación. Un sistema de cuotas, por el contrario, solo termina generan-

do más estigmatización del trabajador con discapacidad, relegando en muchos casos a estas personas a trabajos poco calificados.

# Esteban Ávila

Abogado, Libertad y Desarrollo

### NI UN DÍA MENOS

SEÑOR DIRECTOR:

Quisiera complementar con algunos datos el editorial publicado en **La Tercera** el 15 de junio pasado. En marzo de 2024, un alarmante 33% de los estudiantes en Chile presentó ausentismo escolar. Antes de la pandemia, esta cifra en el primer mes de clases no superaba el 26%.

¿Por qué marzo? Porque el comportamiento de asistencia de ese mes es un excelente predictor del resto del año. Los pronósticos no sonbuenos. Sibien en abril se observa una mejora, el primer mes del año escolar nos hace pensar que la asistencia de 2024 podría ser incluso peor que la de 2023, pues el ausentismo crónico aumentó en 2,5 puntos respecto de marzo del año pasado.

Si no hacemos algo drástico, más del 52% de los estudiantes podrían tener problemas serios de ausentismo hacia final de año: alrededor de 1,5 millón de niños, niñas y jóvenes en esta situación. El ausentismo daña tanto su formación como la de sus compañeros que sí van a clases y, por qué no mencionarlo, daña también el desarrollo de todo el país.

Necesitamos acciones claras desde el gobierno para mostrar que valoramos la escuela y el bienestar de los estudiantes. Suspender clases por eventos de fuerza mayor puede ser debatible, pero lo que no puede pasar es que por causas controlables como paros, PAES de invierno, elecciones, etc.tengamos colegios cerrados.

Autoridades, padres, docentes y toda la comunidad debemos actuar ahora. La asistencia escolar no es una obligación arbitraria, es una necesidad básica. No es opcional, es fundamental. Es nuestraresponsabilidad asegurarnos de que los niños estén en la escuela, aprendiendo y desarrollándose.

Actuemos antes de que sea demasiado tarde. ¡Cada día cuenta!

### Rebeca Molina L.

Directora ejecutiva Fundación Educacional Presente



# UDI sale a proteger a Matthei ante arremetida oficialista exigiendo pruebas de su denuncia sobre narcopolítica

La alcaldesa de Providencia señaló este miércoles que "hay políticos que se financian con platas del narco". En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, la llamó a salir del "barro". No es la primera vez que la actual jefa comunal hace una denuncia de este tipo.

### Luciano Jiménez

"A mí no me cabe la menor duda de que hay diputados que consumen drogas". Corría el año 1995 cuando la hoy alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, se involucraba directamente en el llamado "Caso Drogas" que provocó un escándalo en el Congreso Nacional tras una denuncia del exministro de Augusto Pinochet, Francisco Javier Cuadra.

La entonces parlamentaria tuvo un rol importante en la denuncia que por ese entonces salpicó directamente a RN, según se narra en el libro La historia oculta de la transición, del periodista y columnista Ascanio Cavallo.

A casi treinta años de aquel episodio, que hoy es recordado por exlegisladores como una de las peores crisis que vivió el Congreso en sus años de transición, una nueva declaración de la alcaldesa está siendo aprovechada por el oficialismo para emplazarla públicamente.

Ante esta arremetida, la propia Matthei salió a defenderse de las críticas en redes sociales. "Lamentablemente, nuestras instituciones no son ajenas a los problemas de Latinoamérica y la política chilena no ha sido impermeable a la intervención del narco. El caso más llamativo es el de San Ramón. Espero que el gobierno escuche y lea las denuncias que han realizado los alcaldes de La Granja y La Pintana. ¡No pretendan tapar el sol con un dedo!", publicó.

Tras sus palabras, una serie de parlamentarios salieron a respaldarla. Uno de sus cercanos, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), expresó que "Matthei tiene toda la razón cuando señala que hoy día el narco y la política existen. Eso es un hecho real. Lamentablemente los ministros pretenden tapar el sol con un dedo e ignorar estas situaciones. Hemos visto cómo hoy un alcalde está preso por el nexo con el narco. Han salido reportajes que hablan de los nexos. Incluso un vicepresidente del PS señalaba que



► Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia.

tenía que hacer un pacto con el narco para entrar en las poblaciones".

"La alcaldesa tiene toda la razón. Ella dijo que debilitaron las instituciones para permitir que se haga el narcotráfico. Ellos (el actual oficialismo) se opusieron a todos los proyectos que buscaba el gobierno del Presidente Sebastián Piñera de frenar este tema. Los votaban en contra. Iban a los tribunales para impedir las expulsiones. Acusaron a dos ministros del Interior. Eso es debilitar las instituciones para combatir el narcotráfico", dijo su par Henry Leal (UDI), subjefe de bancada.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (independiente UDI) señaló que "más que escandalizarnos es un buen momento para comenzar a hablar sobre estos temas. A indagar más allá. Las bandas de crimen organizado han permeado algunas instituciones importantes".

Desde RN, en tanto, la diputada Camila Flores, sostuvo que "lo que dice Evelyn Matthei es verdad. La narcopolítica es una realidad en Chile y el gobierno en vez de hacer defensas corporativas, debería preocuparse e investigar".

# Antecedentes y barro

La nueva polémica protagonizada por Matthei surgió a partir de su participación en el panel "Crimen Organizado y la amenaza a la región" que realizó la Universidad del Desarrollo (UDD), donde señaló que "hay políticos que se financian con platas del narco".

Sus dichos tuvieron eco inmediato de parte del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó que eran frases "osadas y graves". A ello se sumó el fiscal nacional Ángel Valencia, quien la invitó a entregar antecedentes.

El miércoles en la tarde, entró al debate la ministra del Interior y presidenciable oficialista, Carolina Tohá (PPD), que sostuvo que "lo que necesitamos es sumarnos a esos esfuerzos serios y ojalá dejar de lado el barro como manera para tratar los temas que son importantes para la población como la seguridad y el combate contra el crimen organizado".

# El Caso Drogas

Esta no es la primera vez que Matthei hace denuncias de este tipo. Según se detalla en el mencionado libro de Cavallo, a inicios de la transición la entonces diputada había escuchado sobre un presunto consumo de cocaína por parte de algunos políticos, pero el escándalo estalló cuando Cuadra denunció en la revista Qué Pasa, el 13 de enero de 1995: "Algunos parlamentarios consumen drogas". Tras esos dichos, Matthei declaró inicialmente a los periodistas que la frase de Cuadra era importante, mientras en el Congreso se organizaban test de orina para los legisladores y las presiones crecían sobre Cuadra para que entregara los nombres.

Por ese entonces, la diputada todavía estaba resentida tras el daño que le produjo el llamado "kiotazo", en el que se difundió una conversación entre Sebastián Piñera y su amigo Pedro Pablo Díaz en que hablaban de cómo se podía apretar a Matthei en una entrevista televisiva.

En esos años, Matthei ya había dejado de militar en RN, uno de los partidos más presionados por el caso de las drogas debido a que el mismo Cuadra pertenecía a sus filas.

Fue tal la presión pública, que finalmente ella lanzó su frase en la que daba crédito a los dichos de Cuadra: "A mí no me cabe la menor duda de que hay diputados que consumen drogas", expresó.

Pese a ello, finalmente las investigaciones no lograron acreditar que algún parlamentario estuviera involucrado y 15 exfuncionarios del Congreso fueron condenados en 2005 por tráfico. ●



# Tohá da paso clave en el Senado para dar más poder político a Interior y corregir reforma de Ministerio de Seguridad

El senador Iván Flores (DC), quien, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, también dirigirá la futura comisión mixta para arreglar el texto, dijo que "rechazamos todo lo malo de la Cámara de Diputados. La idea es ensamblar todo lo bueno y corregir todo lo malo".

### José Miguel Wilson

Palabras elogiosas hacia la ministra Carolina Tohá (PPD) expresaron el miércoles en la tarde los senadores opositores, Manuel José Ossandón (RN) y José Miguel Durana (UDI), al final de la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, en la que se terminó de revisar la reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad y refuerza el rol político del Ministerio del Interior.

En la sesión, la ministra logró el acuerdo unánime de los cinco integrantes de esta instancia, presidida por el senador Iván Flores (DC) e integrada por Paulina Vodanovic (PS), Loreto Carvajal (PPD, en reemplazo de Jaime Quintana), Ossandón y Durana, para recomendar a la sala rechazar ciertos cambios realizados por la Cámara de Diputados, que -a juicio del gobierno- mutilaban el sentido del proyecto.

Dentro de los temas, en los que al menos hay acuerdo para corregirlos en una futura etapa legislativa, figuran las nuevas atribuciones que se le darán al Ministerio del Interior, el peso que adquirirá el delegado regional y el diseño del representante del Ministerio Seguridad en cada región (punto que es considerado el corazón del proyecto).

A esta iniciativa, que ya se encuentra en su tercer trámite legislativo, se le habían caído varios puntos defendidos por el Ejecutivo en su paso por la Cámara, debido a una mayoría alcanzada por diputados opositores e independientes.

Sin embargo, esta semana, asesores del gobierno y de senadores del oficialismo y la oposición acordaron corregir ciertos aspectos de la reforma, que será enviada a una "comisión mixta", instancia integrada por representantes de ambas ramas del Congreso que se conforma precisamente para resolver las discrepancias.

Si bien en la sesión de la Comisión de Seguridad, los senadores de derecha expresaron su interés de enviar todo el texto a la mixta, la ministra abogó para que la discusión no partiera de "cero" y pidió rescatar algunos artículos.

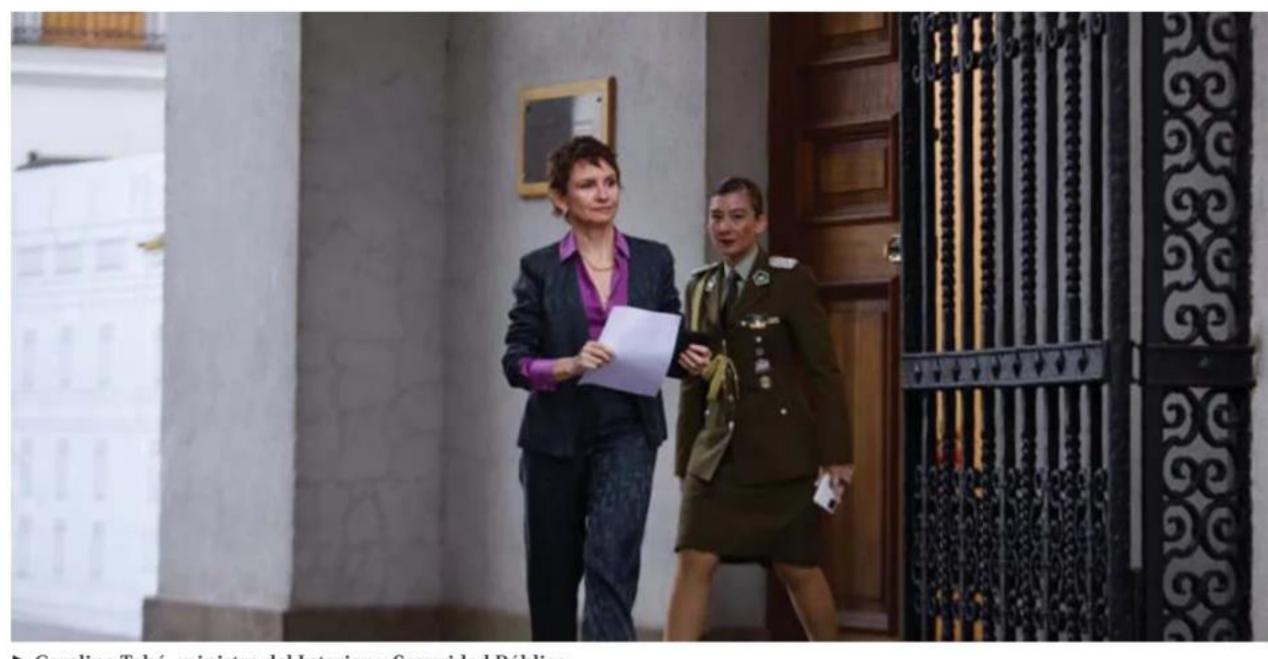

► Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública.

En respuesta, Ossandón y Durana, que son minoría en la instancia, al menos dieron la unanimidad para que aquello -en lo que había consenso que era necesario corregir- se fuera a la comisión mixta, pero marcaron su disidencia en los otros temas que la ministra pedía aprobar.

Sin perjuicio de ello, Tohá se comprometió a mantener abiertas las negociaciones entre los equipos técnicos durante la próxima semana, en la que hay un receso por trabajo territorial, para llegar a una lista más acotada de temas que serán reformulados.

El senador Flores (DC), quien, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, también dirigirá la futura comisión mixta para arreglar el texto, dijo que "rechazamos todo lo malo de la Cámara de Diputados. El proyecto quedó destruido. Un Frankenstein que era difícil de entender. Con esto el proyecto a sala debiera ir a mixta si se repite la votación. La idea es ensamblar todo lo bueno y corregir todo lo malo".

# Aliados de Tohá

A pesar de que en el gobierno toman con cautela la votación en la comisión, las señales opositoras al menos son positivas para la ministra, que ya cuenta con aliados clave en la derecha para dotar a Interior de "superpoderes políticos", según definían parlamentarios, a modo de compensar la pérdida de responsabilidades en materia de orden público y seguridad que serán traspasadas al nuevo ministerio.

Además de algunos senadores como Kenneth Pugh (independiente RN) y Carmen Gloria Aravena (republicana), Durana (UDI) también es partidario de apoyar la idea del Ejecutivo de darle respaldo legal a muchas funciones que solían darse de facto o por tradición.

El voto de Durana, además es crucial, pues sería parte de la comisión mixta que se conformará para arreglar el proyecto.

En el primer paquete de enmiendas que ingresó Tohá en la Cámara se propuso que titular del Interior ejerciera como "jefe o jefa de gabinete", como coordinador de otras secretarías de Estado (incluso con la facultad de poder citar a consejos de gabinete), y también como supervisor estratégico del programa de gobierno, tarea que tradicionalmente había estado radicada en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el llamado "Segundo Piso" de La Moneda, área de oficinas donde trabajan los asesores del Presidente de la República.

Actualmente, el concepto de "jefe de gabinete" no existe en la Ley del Ministerio del Interior ni en la Constitución y solo ciertas normas hablaban someramente del rol coordinador de esta cartera. La idea era que el cargo pasara a ser explícito.

Además, se proponía que las divisiones de Coordinación Interministerial y de Estudios, que hoy están en manos de la Segpres, fueran traspasadas íntegramente a Interior.

Casi todas estas referencias no tuvieron piso en la sala de la Cámara, en la sesión especial del 3 mayo. ●



# A días de su última polémica, embajador Velasco recibe a delegación parlamentaria, integrada por críticos de su gestión

Cuatro senadores y seis diputados serán parte de una delegación encabezada por el subsecretario del Interior, que viajará para conocer la experiencia española en materia de Inteligencia. "Espero que el embajador Velasco no se asome en nuestras reuniones, porque si no, la puede embarrar", dijo el senador Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad.

### David Tralma y José Miguel Wilson

El lunes de la próxima semana una delegación política encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), aterrizará en Madrid, España, para realizar una gira de cuatro días con el objetivo de estudiar la legislación que dicho país ha realizado sobre Inteligencia.

La intención de la delegación, que incluirá a parlamentarios del Senado y la Cámara, será rescatar toda la experiencia que tienen en España en torno al tema, en el contexto de las próximas discusiones legislativas que se avecinan en el Congreso Nacional.

En los próximos meses, el Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán que sacar adelante iniciativas contenidas en el fast track de 32 proyectos, que se vinculan directamente con materias de Inteligencia.

Por ejemplo, las propias reformas al Sistema de Inteligencia y al Subsistema de Inteligencia Económica (para prevenir el lavado de dinero). Además, dentro de la delegación también plantean como prioridad la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), tema que está hoy en manos del Senado y que podría ser abordado in-

SIGUE►►



► El embajador de Chile en España, Javier Velasco, es visto con distancia por la delegación de parlamentarios que viajará a Madrid.

# Política Edición papel digital

### **SIGUE** ▶ ▶

formalmente en las conversaciones en Madrid.

Dentro de la delegación, que retornará el jueves a Chile, tienen asumido que, a su llegada a España, los recibirá el embajador del gobierno del Presidente Gabriel Boric en Madrid, Javier Velasco (Frente Amplio).

El agente diplomático en Madrid, quien es parte del círculo de amigos del Presidente, acaba de protagonizar una nueva polémica, lo que generó una ola de críticas de legisladores, incluso, algunos exigiendo su salida. En el encuentro "Gestión de marcas en entornos complejos geopolíticos y económicos", realizado en Madrid el 12 de junio, organizado por la consultora MSH Global, Velasco invitó a empresas españolas del sector Defensa a invertir y proveer armamento a Chile ante el eventual vacío que dejaría la decisión del gobierno de limitar los negocios con Israel, producto del conflicto en Gaza.

Este incidente le valió un segundo llamado al orden por parte de la Cancillería, donde admitieron que sus expresiones fueron desafortunadas. Pese a ello, Velasco fue ratificado en su cargo.

En la lista de parlamentarios que viajarán a Madrid figuran los senadores Iván Flores (DC), Paulina Vodanovic (PS), José Miguel Durana (UDI) y Kenneth Pugh (RN).

De ellos, uno de los más críticos del papel de Velasco fue Flores, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado, quien incluso sugirió que el embajador diera un paso al costado. "Espero que el embajador Velasco no se asome en nuestras reuniones (en este viaje a España), porque si no, la puede embarrar y no queremos más desaguisados en temas tan delicados como seguridad, por favor, señor Velasco no llegue".

Por la Cámara, en tanto, acompañarán a Monsalve los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Leonardo Soto (PS), Stephan Schubert (Republicano) y Álvaro Cárter (UDI).

Si bien los diputados oficialistas como Brito, Hertz y Soto fueron parte de las voces que trataron bajar la tensión a la última polémica de Velasco, los representantes de la oposición que integran esta delegación fueron severos en su reproche. De hecho, el diputado Undurraga, como presidente de la Comisión de Defensa, citó a la ministra de la cartera, Maya Fernández (PS), y al canciller Alberto van Klaveren a dar explicaciones por los dichos del embajador en España.

### Historial polémico

En 2022, Velasco ya había protagonizado al menos tres polémicas. Una de ellas por haber señalado que las políticas de los gobiernos democráticos "profundizaron la desigualdad" en los últimos 30 años. Esa frase generó molestia en el PS y PPD, y motivó una respuesta del expresidente Ricardo Lagos, ya que los datos muestran que la desigualdad disminuyó respecto de la dictadura.

Los otros dos episodios de 2022 corresponden a fotografías subidas a redes sociales en las que muestra un banquete con langostas y otra en la que aparece a bordo de un automóvil, presuntamente diplomático, con las piernas de su pareja apoyadas en su regazo.

Estas dos últimas escenas motivaron que La Moneda lo llamara, por primera vez, "al orden y a la prudencia".

Además, el 31 de enero de 2024, Velasco se ausentó de la tradicional recepción anual que realiza el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz a todo el cuerpo diplomático acreditado en España, por estar de vacaciones.

# Experiencia española

Más allá del morbo que genere en algunos

la presencia de Velasco en esta gira, la idea de la comitiva es reunirse con representantes del Centro Nacional de Inteligencia y con el Ministerio del Interior de España.

Desde el Ejecutivo, además de Monsalve, estarán presentes los asesores de la Subsecretaría del Interior, Alejandro Urquízar (PC, jefe del departamento de crimen organizado de la entidad) y la integrante del gabinete del socialista, Lesly Covarrubias. Además, también viajará un asesor del Ministerio de Defensa que lidera Maya Fernández (PS), Luis Correa.

Sobre el viaje, la senadora Vodanovic, también presidenta del Partido Socialista, manifestó a La Tercera que "nos hemos integrado a una visita que hará el subsecretario Monsalve a España para conocer el equivalente a la ANI de Chile. Es una interesante oportunidad para conocer un sistema que resguarda las garantías de las personas en un régimen democrático, pero a la vez viabiliza un sistema de inteligencia que permita afrontar las problemáticas actuales".

En tanto, Durana agrega que "es importante conocer la experiencia internacional, en especial España, que ha podido controlar a los grupos terroristas que tanto daño le causaron a ese país".



# MUNICIPALIDAD DE COLINA CONCURSO PÚBLICO



La Municipalidad de Colina llama a CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES para proveer los siguientes cargos vacantes de la Planta Municipal que se indica:

| N°<br>VACANTES | CARGO                                                                                                                  | PLANTA        | GRADO | REQUISITO ESPECÍFICO                                                                                                                                                                  | CÓDIGO |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 01             | Director/a de Obras Municipales                                                                                        | Directivos    | 5°    | Los establecidos en el Nº 1, letra a), del artículo Nº 8 de la Ley 18.883: título de arquitecto/a, de ingeniero/a civil, de ingeniero/a constructor/a civil o de constructor/a civil. | D-10   |
| 01             | Abogado/a, para desempeñarse<br>en la Asesoria Juridica                                                                | Profesionales | 7°    | Abogado/a                                                                                                                                                                             | P-23   |
| 01             | Profesional, para desempeñarse como responsable de la Unidad<br>de Proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación | Profesionales | 8°    | Arquitecto/a, constructor/a civil, ingeniero/a constructor/a o ingeniero/a civil con tres años de<br>experiencia en inspección de obras                                               | P-29   |
| 01             | Profesional para desempeñarse en la Unidad de Proyectos de la<br>Secretaría Comunal de Planificación                   | Profesionales | 10°   | Sin requisito especifico                                                                                                                                                              | P-46   |
| 01             | Técnico para desempeñar funciones de soporte informático                                                               | Técnicos      | 13°   | Experiencia en el área Informática                                                                                                                                                    | T-99   |

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Los postulantes deberán cumplir con los requisitos específicos del cargo al que postulan, y de acuerdo con lo señalado en el Articulo Nº 8 de la Ley Nº 18.883.

REQUISITOS GENERALES: Los establecidos en el artículo 10 de la Ley 18.883.

DEL PROCESO DE POSTULACIÓN: Las Bases del concurso estarán disponibles a contar del día 21 de junio de 2024, entre las 08:30 y 14:00 horas, en la Unidad de Recursos Humanos, de la Municipalidad de Colina, ubicada en Avenida Colina Nº 700, comuna de Colina, además serán publicadas en la página web de la Municipalidad de Colina, www.colina.cl.

NOTA: Se dará preferencia, en todas las Plantas, a quienes acrediten experiencia laboral en cargos relacionados con la función a desempeñar.

ANTECEDENTES REQUERIDOS: Los antecedentes que deberán acompañar los postulantes son los siguientes: a) Currículum Vitae, b) Certificado de Nacimiento (copia simple), c) Certificado

de Situación Militar al día (varones) (copia simple), d) Certificados de estudios y/o Título requerido (copia simple), e) Declaración Jurada de tener salud compatible con el desempeño del cargo, f) Declaración Jurada de no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria; de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos y de no hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, g) Declaración Jurada Simple para efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 54 al 56, del DFL 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Lay N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, h) Documentos que acrediten experiencia y conocimientos solicitados, cuando corresponda.

Los postulantes seleccionados serán citados a entrevista personal entre los días 08 al 12 de julio de 2024.

### RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:

Los interesados deberán enviar los antecedentes solicitados en sobre cerrado dirigido a la Municipalidad indicando "CONCURSO PÚBLICO", "CÓDIGO" y "GRADO", al que postula, los que serán recepcionados en la Unidad de Recursos Humanos.

Se recibirán antecedentes hasta las 14:00 horas del día 03 de julio de 2024. Estos antecedentes no serán archivados ni devueltos a los interesados.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: El concurso será resuelto por la señorita Alcaldesa a más tardar el día 26 de julio de 2024. NOMBRAMIENTO: A contar del 01 de agosto de 2024.-

LA ALCALDESA.

# **Política**Edición papel digital



▶ La revelación provocó tensión en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, al punto de suspender la tramitación de la Ley de Pesca.

# Sonapesca por indicaciones copiadas: "No hay nada secreto ni oscuro ni ilegal"

Ante la polémica por las indicaciones de legisladores de derecha, que fueron copiadas de un informe jurídico encargado por la entidad, la Sociedad Nacional de Pesca señaló que el gobierno también extrajo algunas propuestas.

### Luciano Jiménez

A través de un comunicado de ocho puntos, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) se defendió, luego de que un reportaje de Ciper consignara que más de 200 indicaciones a la Ley de Pesca presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), inicialmente con la adhesión de Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (Ind.-RN), fueron copiadas de un informe jurídico encargado por la misma entidad gremial pesquera.

La revelación provocó una tensión en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados en la sesión de este miércoles, misma instancia donde el informe había sido puesto a disposición de todos los legisladores, el pasado 2 de mayo. Mientras algunos diputados comenzaron a deslizar la idea de un posible acto de corrupción, otros mandaron oficios fiscalizadores y pidieron la intervención de la justicia.

Finalmente la instancia acordó derivar los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, oficiar al secretario de la corporación, Miguel Landeros, para que evalúe una denuncia a la Fiscalía. Pero lo más tajante fue que la comisión acordó suspender la tramitación de la Ley de Pesca para revisar las enmiendas.

El UDI Bobadilla se defendió diciendo que el gobierno copió del mismo informe 10 indicaciones y afirmó que evaluaba una querella por injurias y calumnias en contra del subsecretario de Pesca, Julio Salas. Todo ello, en medio de una tensión, debido a que se recordaba que la tramitación de la anterior reforma a la Ley de Pesca en 2012 fue cuestionada y terminó en condenas por cohecho y soborno.

Este jueves, Sonapesca se defendió diciendo que "la Sociedad Nacional de la Pesca, como representante legítimo de intereses particulares y en el marco de una tramitación legislativa, envió a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados un estudio jurídico ejecutado por una prestigiosa consultora experta en temas pesqueros. No hay nada secreto, ni oscuro ni ilegal".

Luego añaden que "dicho estudio también se envió a autoridades del Ejecutivo como el Ministerio de Economía y Subsecretaría de Pesca, estos últimos también consideraron algunas recomendaciones y presentaron indicaciones extraídas del mencionado estudio". En esa línea, junto con recordar que son críticos de la propuesta del gobierno para la Ley de Pesca -que tildan de "refundacional"-, Sonapesca agregó que "cualquier entidad sometida a un proceso legislativo puede entregar a los parlamentarios informes técnicos, jurídicos u otro que considere relevante para dicha discusión", y que "lo que creemos que molestó al Ejecutivo es que el trabajo de los reputados expertos de la consultora Acuiestudios permitió a nuestro sector comprobar que el proyecto es desprolijo y lleno de contradicciones técnicas que hacen inviable su puesta en marcha de aprobarse tal cual está".

Finalmente, concluyen estableciendo que "en buena hora fueron recogidas sus conclusiones, y no solo por parlamentarios, sino que también por el Ejecutivo; lo que hace más incomprensible las críticas a los demás que hayan acogido las recomendaciones", junto con acusar que se buscó "desprestigiar" a los legisladores que hicieron eco de sus recomendaciones.

■

# Política Edición papel digital



► Las declaraciones de Cabello fueron en respuesta a una entrevista en la que Boric calificó a las instituciones venezolanas como "claramente deterioradas".

# Diputados de la Comisión de RR.EE. defienden a Boric tras críticas de Diosdado Cabello, figura del chavismo

Los primeros parlamentarios que se cuadraron con el Mandatario fueron los republicanos Stephan Schubert y Catalina del Real. "Gabriel Boric es el Presidente democráticamente electo. Tiene muchas deficiencias, pero esas deficiencias las conversamos aquí", dijo el jefe de bancada de la tienda de José Antonio Kast.

# Paz Rubio

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y una de las figuras principales del chavismo, Diosdado Cabello, criticó este miércoles al Presidente Gabriel Boric.

A través de "Con el Mazo Dando", el programa televisivo del que es conductor, Cabello sostuvo: "Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país", en referencia al Mandatario.

Las declaraciones de Cabello fueron en respuesta a una entrevista en la que Boric calificó a las instituciones venezolanas como "claramente deterioradas". En cuanto al estado de los derechos humanos en Venezuela, Boric manifestó que "siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto".

Al respecto, Diosdado acusó que Boric "es incapaz de gobernar su país, tiene presos a los hermanos mapuche, no hace justicia y viene a hablar de derechos humanos en Venezuela".

El intercambio entre ambas figuras despertó recriminaciones hacia Venezuela desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El presidente de la citada comisión, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), comentó que las críticas "vienen del vocero de una dictadura y como tal, a lo largo de la historia, las dictaduras han engañado y han manipulado la realidad, con el único objetivo de oprimir a su pueblo".

"Por eso, si bien no nos sorprenden las declaraciones de Cabello, la verdad es que en lo que refieren al Presidente de la República de Chile, la verdad no las vamos a aceptar. Primero porque vienen de una dictadura y segundo porque vienen de una izquierda autoritaria, que nada tiene que ver con la chilena. Aquí hay elecciones libres, se respeta a la oposición, hay separación plena de los poderes del Estado y por lo tanto, la realidad de ellos es muy distinta a la realidad que vivimos en Chile", añadió en la red social X.

En conversación con La Tercera, el diputado Tomás de Rementería (Ind.-PS) afirmó que Diosdado Cabello "es un payaso que cada cierto tiempo hace esto. Me acuerdo de una vieja frase que dice que cuando un cerdo se rasca en un roble, el roble no se mueve. Eso es Cabello. Un personaje irrelevante de un gobierno autoritario que no genera nada en la imagen del Presidente de la República de Chile, sino que más bien lo enaltece recibir sus críticas".

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró que los dichos de Cabello son "una falta de respeto y una provocación absolutamente grave e inaceptable".

En ese sentido, aseveró que "Chile tiene que endurecer el tono con Venezuela y escalar la tensión diplomática utilizando herramientas de reproches que sean mucho más severas que las utilizadas hasta ahora".

"Creo que llegó la hora de retirar indefinidamente al embajador (Jaime) Gazmuri de territorio venezolano hasta que Venezuela dé garantías y demuestre que va a colaborar con nuestro país tal como lo comprometió. Hasta ahora no han cumplido, no son confianzas y Chile no puede seguir siendo ingenuo y caer en el juego del régimen dictatorial de Nicolás Maduro", complementó Soto.

Desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) expresó a La Tercera que "más allá de la provocación, me preocupa la pasividad de la reacción".

"Pienso que el Presidente Boric debiese exigir en foros internacionales que el proceso electoral en Venezuela tenga observación internacional independiente. Ese tipo de cosas le duelen a la agónica dictadura", añadió.

Los diputados del Partido Republicano, Stephan Schubert y Catalina del Real, fueron los primeros en reprochar los dichos del parlamentario venezolano. "El nivel de provocación y descalificación del gobierno de Venezuela hacia el gobierno de Chile y su Presidente ya superó todos los límites. ¿Qué más tiene que pasar para que Chile rompa relaciones con Venezuela? Da la sensación de que este conflicto artificial que esta creando Venezuela es solo una cortina de humo para tapar su responsabilidad ante el asesinato de Ronald Ojeda", acotó del Real.

"Sólo podemos señalar que Gabriel Boric es el Presidente democráticamente electo. Tiene muchas deficiencias, pero esas deficiencias las conversamos aquí y solo corresponde que nosotros nos pronunciemos respecto de ellas, a diferencia de Maduro que tiene una dictadura y que en lugar de estar criticando a un gobierno lo que debería estar haciendo es colaborar con enviar a Chile a las personas que son responsables del asesinato y secuestro del exteniente Ojeda", señaló Schubert, jefe de bancada de la tienda.

"Aquí Chile debe tomar una decisión, de si va a seguir confiando y va a seguir avanzando con la dictadura de Maduro, porque hasta ahora hemos visto que nunca han querido colaborar con Chile", agregó el legislador.●

# Nacional Edición papel digital

# Mejor Niñez: 40,6% de las residencias están con sobrecupo

El 43% de las dependencias heredadas del exSename tienen exceso de beneficiarios, mientras que las creadas por el nuevo servicio llegan al 39% de sobrecupo, exponiendo problemas de larga data que hasta hoy no tienen solución.

### Max Estrada

Las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, acogen a casi 4.700 niños,
niñas y adolescentes (NNA) vulnerados. Buena parte de estas están actualmente con sobrecupo, así como con menores en una lista
de espera para ingresar al servicio. Hasta la fecha, son 258 residencias las que existen en el
país, y el 40,6% de ellas, con sobrecupo, es decir, 105 de ellas. En detalle, se expone, que tanto las residencias heredadas del anterior servicio, el Servicio Nacional de Menores (Sename), como las creadas durante el actual tienen
una situación parecida.

Y así, a tres años del lanzamiento del nuevo servicio, los problemas parecen ser similares a los de su antecesor, una situación que provocó que el 8 de abril Gabriela Muñoz dejara de ejercer el cargo de directora nacional de Mejor Niñez. La repartición que ha sido un flanco permanente para el Ministerio de Desarrollo Social, de quien depende el servicio, por problemas de gestión y de diseño de la ley.

De las 258 residencias apuntadas hasta el 31 de mayo, desde su creación Mejor Niñez registra 163 residencias. Mientras tanto, otras 95 son residencias heredadas del Sename. Y acorde a cifras a las que tuvo acceso **La Tercera**, el 43,1% (41 de 95) de las residencias heredadas desde el Sename tiene sobrecupo, mientras que el 39,2% (64 de 163) de las residencias creadas por el nuevo servicio vive la misma realidad, dando cuenta de que las respuestas, al menos en ese sentido, siguen sin poder entregarse.

Pero esta no es la única situación que ha tenido que sobrellevar el servicio: hasta el 26 de mayo de este año el servicio tenía 100 niños, niñas y adolescentes en lista de espera y las regiones más críticas en ese aspecto son Tarapacá, Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso.

En el camino, además, 43 residencias han cerrado o están en ese proceso, desde 2023. De hecho, el problema de los sobrecupos se convirtió en un estrés que terminó, en muchos casos, con la decisión de cerrar: durante el año pasado dejaron de funcionar 23, en lo que va de 2024 ya han cerrado cinco y otras 15 seguirán los mismos pasos.

"El legislador no supo prever la complejidad que supone establecer una nueva institucionalidad con una renovada perspectiva frente a los NNA sujetos de protección", ya había advertido el informe anual de Derechos Humanos realizado por la U. Diego Portales en 2023 apuntó principalmente a la responsabilidad en el diseño e implementación de la ley.

Ese estudio alude a "aspectos como la descoordinación en el avance de proyectos legislativos, los acotados plazos contemplados en la ley para cumplir con tareas sumamente arduas y los problemas que presenta la ley en la definición de aspectos claves", correcciones que hasta ahora no se han producido, aun cuando el Estado sí está en proceso de reparar las heridas que provocó el Sename. En la última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric confirmó un proyecto que pretende reparar la vulneración a los derechos de los NNA.

"Los abusos que sufrieron niños y niñas en el Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia, respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin anunció la creación de la comisión especial para determinar la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación que corresponden, que contará con el apoyo de Unicef y de la Defensoría de la Niñez", afirmó.

A través de una mesa preparatoria que encabeza el Ministerio de Justicia, y en la que participan la Defensoría de la Niñez y Unicef, han comenzado reuniones semanales para delinear el trabajo que realizará la instancia anunciada por el Presidente Boric. Sin determinar aún los participantes, ya está definido que el inicio de esta instancia será a fines de este año y que analizará a todos los atendidos por el servicio mientras duró, entre 1979 y 2021.

### Medidas

Para disminuir las listas de espera e intentar descongestionar las residencias, donde además de brindar cuidado alternativo a los menores se realizan programas ambulatorios, en la transición del Sename a Mejor Niñez el servicio ha publicado una serie de licitaciones.

Durante el año pasado el servicio, por ejemplo, con una inversión de más de \$10 mil millones, publicó la licitación de 42 nuevas residencias en 14 regiones, donde destacan Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta y el Biobío, con cinco recintos cada una. "Las residencias que estamos licitando consideran casi todas las regiones del país porque no queremos que pase lo del norte. Nos estamos adelantando y preparando para contar con la oferta suficiente", dicen desde la institución.

"Además, en la zona norte, que es donde tenemos mayor sobrecupo, estamos implementando residencias administradas directamente por el servicio que no son parte del proceso de concurso", señalan.

En paralelo a estas 42 residencias en licitación se suman otras cinco que serán administradas directamente por el servicio y que buscan generar nuevas plazas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que son las que cuentan con más sobrecupos.

"Tenemos una lista de espera histórica que estamos abordando con diferentes medidas. Estamos trabajando con el Poder Judicial para revisar RUT por RUT, y así hemos podido despejar datos y sincerar esta cifra real de lista de espera", cierran.●



▶ A tres años de su lanzamiento, el nuevo servicio focalizado en los menores vulnerables pareciera estar comenzando a experimentar problemas similares a los de su antecesor.



### MINISTRA TOHÁ VALORA INVESTIGACIÓN INTERNA DE EFE

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que la investigación interna que encabeza la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) permitirá "saber el origen del accidente" en "poquísimos días". Y añadió que "ciertamente, por la gravedad que tiene este accidente, tienen que tomarse todas las medidas que están disponibles".



Esta es la imagen captada desde un dron del accidente entre un tren de carga y otro de pasajeros, en el kilometro 26 de la ruta 5 sur.

# Choque de trenes en San Bernardo: Fiscalía investiga las causas de un accidente que da la vuelta al mundo

La colisión entre máquinas de EFE y Fepasa dejó dos fallecidos, nueve heridos y dos detenidos. Las razones de un suceso visto pocas veces en Chile están siendo indagadas por la SIAT y el OS-9 de Carabineros.

### J. Díaz, J. Arriaza, S. Yeza, S. Carvajal y P. Rubio

Madrugada del jueves 20 de junio. El reloj marcaba las 00:14 horas y a la altura del kilómetro 26 de la Ruta 5 Sur un profundo estruendo sacudió a ese sector de Lo Herrera, comuna de San Bernardo, producto del choque frontal entre dos trenes -uno de EFE y otro de Fepasa-, que dejó como saldo dos fallecidos, nueve heridos, la suspensión de salidas desde Estación Central hacia Rancagua, dos detenidos y una investigación profunda por parte del Ministerio Público. Señales todas de un tipo de accidente pocas veces visto en Chile.

Las dudas todavía son muchas y, hasta aquí, lo que se sabe es que el impacto involucró a una máquina de pasajeros de pruebas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y a otra de carga de la empresa Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa), las que se estrellaron de frente.

El tren de EFE realizaba pruebas de velocidad con personal de la empresa cuando se encontró con la máquina de Fepasa, que transportaba 2.239 placas de cobre desde la mina El Teniente hasta Estación Central. Producto de la fuerza del impacto varios carros del convoy de prueba quedaron montados sobre el otro ferrocarril.

El fiscal de flagrancia Occidente, Pedro Aravena, indicó que, según la información proporcionada por EFE, el hecho "se produjo porque el tren que fue impactado, el tren de carga, venía de sur a norte con carga y, por razones que se desconocen, desde la central no fue avisado (al tren de prueba) que venía este tren de carga hacia el norte".

Fruto del impacto fallecieron en el lugar dos chilenos, de 43 y 58 años, que iban en el tren de carga. Uno de ellos fue encontrado al interior de la máquina, mientras que el segundo salió eyectado por la fuerza del choque.

Por otro lado, los nueve lesionados, todos fuera de riesgo vital, se encontraban en el ferrocarril de pasajeros. Tres fueron dados de alta, uno está en la UCI y otro en la UTI. Dentro de los heridos hay cuatro personas de nacionalidad china.

Para todos ellos el desenlace pudo haber sido muy distinto, pero según explicó el fiscal Aravena, hubo un hecho que torció la historia en su favor: antes del impacto la tripulación del tren de pasajeros advirtió la presencia de otro convoy, lo que permitió que se fueran hasta el último vagón, "y de

# **Nacional** Edición papel digital

### SIGUE ▶ ▶

### COMISIÓN DE OO.PP. Y TRANSPORTES DE LA CÁMARA CITARÁ A MINISTRO MUÑOZ

Diputados de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la Cámara, citarán al ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, y a directivos de EFE, para que expliquen los protocolos aplicados y responsabilidades en el accidente, así como también las medidas que se tomarán a futuro para prevenir este tipo de siniestros "extremadamente graves".

El conductor del tren de EFE y el encargado

del control de vías fueron detenidos.

El Ministerio Público instruyó

y al OS9 de Carabineros.

trabajos de pesquisa a la SIAT

### CÓMO OCURRIÓ LA GRAVE COLISIÓN FERROVIARIA

Un tren de pasajeros de pruebas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y otro de carga de Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa) colisionaron frontalmente la madrugada de este jueves, dejando un saldo de dos fallecidos, nueve heridos y dos detenidos por cuasi delito de homicidio y lesiones graves.

Hora



Ubicación

Fallecidos

Heridos



Detenidos

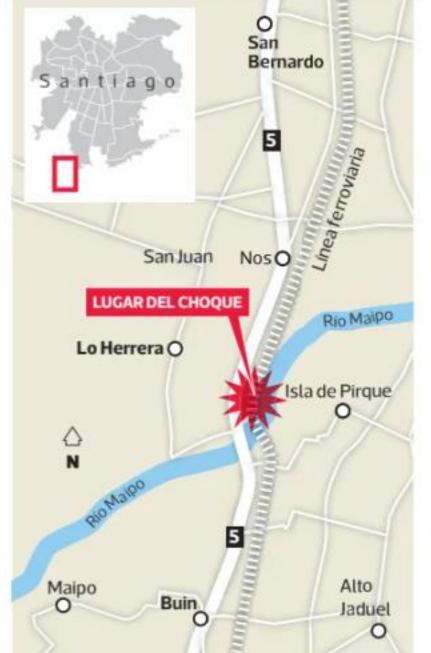

 El tren de EFE viajaba de norte a sur y el de Fepasa de sur a norte.

 Por razones que se investigan, el tren de EFE no fue avisado que venía otro en dirección contraria.

 Los dos fallecidos son chilenos e iban en el tren de carga, mientras que los nueve heridos -cuatro de nacionalidad chinaviajaban en el de

pasajeros.





esa manera pudieron evitar perder la vida".

### Se buscan causas

El presidente de EFE, Eric Martin, indicó que la empresa tiene una unidad de investigación de accidentes que proporcionará ayuda para esclarecer el hecho.

"La señalética en estos casos estaba funcionando, las máquinas de Ferrocarriles tienen también cajas negras semejantes a las de los aviones, con lo cual se registran los movimientos, la velocidad del ferrocarril, y esos son antecedentes que van a estar, por supuesto, a disposición de la investigación y de la justicia", sostuvo.

En tanto, desde el Ministerio Público se instruyó el trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) y del OS-9 de Carabineros para realizar la investigación correspondiente.

Por lo pronto, EFE expuso que "la empresa se ha puesto a disposición de la autoridad y entregará todos los registros disponibles en el tren, entre ellos, la caja negra".

El gerente general de Fepasa, David Fernández, descartó que hubiera irregularidades en la circulación del tren de carga de su empresa, afirmando que la locomotora "iba en la línea correcta" y que "se movilizó con autorización de la central de tráfico, transitó a la velocidad permitida, máximo 65, en el momento del impacto la velocidad de Fepasa era 58 (km/h) (...) el maquinista que iba en la locomotora llevaba 20 años haciendo este recorrido".

Pero aun cuando las investigaciones recién comienzan, durante la mañana la Fiscalía Occidente confirmó la detención de dos personas. Se trata del conductor del tren de prueba y el encargado de las vías, ambos por cuasidelito de homicidio y lesiones graves. Los aprehendidos son funcionarios de EFE y uno está hospitalizado



► El conductor del tren de prueba y el encargado de control de vías fueron formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones graves.

en un recinto médico de la Asociación Chilena de Seguridad y otro está bajo custodia del OS-9. Ambos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo y la Fiscalía Metropolitana Occidente comunicó que la formalización será el 22 de junio.

En todo caso, la defensora jefe de San Bernardo, Ximena Silva, abogada del encargado del control de vías, planteó sus reparos sobre el arresto. "Estimamos que no hay motivos para que ellos estén detenidos, creemos que no hay indicios de alguna responsabilidad de estas personas, al menos, hasta este momento, en estos hechos", planteó la abogada en TVN.

Y fue ella la que dio, al mismo tiempo, algunas pistas preliminares sobre lo que pudo haber favorecido el accidente: "Me comenta mi representado que, al parecer, no estarían funcionando los artefactos que corresponde que funcionen para estos efectos, que son los radiotransmisores y, por lo tanto, se tenían que comunicar por teléfono y entiendo que no habría funcionado de la mejor forma".

### Desde hace 20 años

"Es inédito en la operación ferroviaria de Chile. Hace 20 años o más que no sucedía una colisión de esta magnitud", dijo sobre el accidente la mañana de este jueves Justin Siegel, gerente general de EFE.

Y es que el impacto del accidente fue tal, que incluso la prensa internacional se hizo eco de él.

Medios europeos como Euronews y RT actualidad compartieron videos donde se visualiza el estado en que quedaron ambos trenes. Mientras, el diario español La Vanguardia tituló su nota apuntando a los dos fallecidos que dejó el hecho, y France 24 señaló: "Dos muertos y nueve heridos en choque frontal de trenes en Chile".

En Latinoamérica la cobertura fue similar. En Argentina, por ejemplo, La Nación señaló que "al menos dos muertos y nueve heridos en un choque frontal de trenes en Chile", mientras que Clarín hizo lo propio destacando el "choque de trenes en Chile: hay dos muertos y nueve heridos". En tanto, Infobae resaltó que fue una colisión "mortal" y que la justicia chilena decidió detener "a un maquinista y al encargado de las vías". Los medios uruguayos Telemundo y El País, junto a El Universal de México, destacaron el choque de trenes, pero además, recalcaron que el gobierno chileno ha intentado recuperar la red de ferrocarriles.

En Chile, en tanto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, expuso apenas ocurrido el accidente que "es una situación fuera de todo marco, no se ajusta a las pruebas de seguridad o velocidad, ni nada por el estilo. Aquí lo que hubo es algo que funcionó mal", agregando más tarde en sus redes sociales que fue "un hecho gravísimo y extraordinario, que será investigado en profundidad".



# Sólo el 3,9% de los 6 mil inmuebles fiscales ocupados ilegalmente está judicializado

**De las 6.305 propiedades** que se encontraban ocupadas durante el año pasado, 248 de los casos se llevaron a la justicia. Según explica el Ministerio de Bienes Nacionales, la forma predilecta para resolver esta situación es la vía administrativa, la que en 2023 permitió emitir 1.975 órdenes de normalización de los lugares, además de otros 1.343 casos que fueron despachados, ya sea a las delegaciones o al CDE para recuperar espacios.

### José Carvajal Vega

Más de 6 mil inmuebles fiscales, durante el 2023, se encontraban ocupados de forma irregular según cifras del Ministerio de Bienes Nacionales entregadas en un informe a la Cámara de Diputados. Reporte que también da cuenta que del total de propiedades del Fisco que fueron "tomadas", solo el 3,9% de estas fueron llevadas a la justicia.

El informe entregado por el organismo encabezado por la ministra Marcela Sandoval fue enviado -según lo establece la Ley de Presupuesto- a la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara, donde se informaron las medidas que se han tomado para recuperar dichos espacios. Para lograr aquello, el ministerio expone en su reporte que cuenta con un programa especialmente destinado.

Bienes Nacionales, según el escrito enviado al Congreso, distingue dos tipos de ocupación. El primero es "ocupación ilegal" y corresponde a las denominadas tomas, mientras que una segunda caracterización es la "ocupación irregular", la cual se define como personas -o instituciones- que tenían una propiedad fiscal de origen legítimo, pero que posteriormente venció o caducó y el lugar nunca fue devuelto al Estado.

Considerando esa diferenciación y el programa especial del ministerio para revertir aquello, el organismo informó que aplica dos tipos de acciones para recuperar los inmuebles fiscales ocupados irregular o ilegalmente. Unas son acciones de "normalización" administrativa y la otra de "gestión", cuando se derivan los antecedentes ya sea a las delegaciones para que ejecuten los desalojos o bien al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

# "Carece de la facultad"

De los dos mecanismos, según da cuenta el informe del ministerio, "las solicitudes de restitución administrativa son el principal mecanismo por el cual el MBN ha requerido el desalojo de los inmuebles fiscales ocupados ilegalmente". Eso, continúa, por "sobre las acciones judiciales, siendo estas reservadas



▶ Campamento ubicado en la zona norte, en terrenos fiscales.

principalmente para enfrentar las ocupaciones irregulares".

Aquello sería parte de la explicación de que durante 2023 se detectaran 6.305 inmuebles, aproximadamente, que fueron afectados por una ocupación ilegal o irregular. De estos, 248 casos fueron judicializados, "un porcentaje bajo, equivalente al 3,9% del total", sostiene el informe. De todas esas acciones judiciales, la mayoría de ellas -95- corresponde a un procedimiento civil, 85 sumarios civil, 37 penal-oral y 31 ejecutivo.

El bajo porcentaje de judicialización de los casos se debe a que "el MBN carece de la facultad directa de demandar judicialmente a los ocupantes ilegales e irregulares de inmuebles fiscales". Procedimiento que se debe realizar a través del CDE, el que por ley tiene la defensa judicial de los intereses del Estado, sostiene el informe del gobierno. Pese a eso, agregan que "dicha interposición puede tomar tiempo, toda vez que existe un pede

riodo de análisis de la solicitud formulada por el MBN, en el cual el CDE puede requerir antecedentes adicionales, además de iniciar las gestiones respectivas para arribar a acuerdos extrajudiciales con los ocupantes".

Pese a la complejidad, durante el primer semestre de este año ya se han resuelto tres casos judiciales. A estos se suman otros nueve casos que fueron notificados o certificados en favor del Estado, pero que se resolvieron desde 2021 en adelante.

## Resolución predilecta

Otra de las cifras que también da a conocer el informe del ministerio son las salidas administrativas, que según el propio documento es el mecanismo mayormente empleado para recuperar inmuebles fiscales ocupados ilegalmente.

En ese sentido, durante 2023 se normalizaron 1.975 ocupaciones, a través de la dictación de 806 actos administrativos para regularizar inmuebles, además de 129 fiscalizaciones que "permitieron constatar la efectiva desocupación de los inmuebles fiscales". Este año se espera normalizar 1.300 casos y, durante los primeros tres meses, ya se lograron 396 de estos.

Pero además de aquello, el año pasado también se gestionaron, con diferentes organismos, 1.343 ocupaciones, de las cuales 545 fueron enviadas a las delegaciones para que realicen los desalojos y 107 al CDE. Además de eso, durante 2023 se comenzó a implementar la remisión de los antecedentes al Ministerio de Vivienda (Minvu) de ocupaciones fiscales cuando estas corresponden a campamentos. De este tipo, los últimos 12 meses se han derivado 691 a dicha cartera.

El primer semestre de 2024 ya se han gestionado 1.970 casos, de los cuales 775 han sido derivados a las delegaciones, 1.156 al Serviu y otros 39 al CDE. Todo, con el fin de que el Estado pueda recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente. ●

# Nacional Edición papel digital



► Este lunes, la Segunda Sala de la Suprema resolverá quién investiga el incidente.

# Caso Putre: ministra de la Corte Suprema rechaza recusación en su contra impulsada por el INDH

En la solicitud efectuada por el organismo indican que a María Teresa Letelier "le afectan circunstancias que impiden la debida imparcialidad respecto de la presente causa", respecto de la resolución que deberá emitir el lunes la Segunda Sala del máximo tribunal, sobre si se designa la investigación a la Justicia Militar.

### C. Batarce y J. Díaz

La ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, rechazó la recusación en su contra interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco del caso de los conscriptos en Putre.

Este lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema deberá resolver si será la Justicia Militar la que investigue la fatídica marcha de los uniformados del pasado 27 de abril, en la que se produjo el fallecimiento del conscripto Franco Vargas, de 19 años.

En esta línea, el 16 de junio, el abogado representante de tres conscriptos de Putre, Fernando Leal, presentó una recusación amistosa en contra de Letelier, quien integra la Segunda Sala del máximo tribunal, acción que también realizaría el INDH al día siguiente.

La semana pasada, el mismo organismo presentó una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema, y que, a propósito de una información publicada por Ciper, también aludía al exministro de Defensa Mario Desbordes y al exjuez Juan Antonio Poblete.

Desde el INDH recalcaron esto último, señalando que "resulta manifiesto que la Sr. Ministra Letelier R., mediante un acto propio ha dejado constancia, de manera previa y escrita, que le afectan circunstancias que impiden la debida imparcialidad respecto de la presente causa, que son de tal envergadura que puede generar afectaciones al derecho al acceso a la justicia", indica el archivo presentado el 17 de junio por el INDH.

Frente a esto, la ministra la Corte Suprema rechazó las acusaciones, afirmando que "se sustentan en acciones judiciales deducidas de manera indeterminada, respecto de hechos y personas que nada tienen que ver con la contienda de competencia que será conocida en estos autos".

"No concurriendo alguna circunstancia externa, objetiva, como tampoco subjetiva, que pudieren sugerir alguna sospecha sobre la existencia de prejuicios o enemistad de esta judicatura en la solución del caso o la pérdida de imparcialidad objetiva que pudiere afectar la garantía del debido proceso de alguna de las partes, estima esta informante que las recusaciones amistosas planteadas por el INDH y por el abogado Fernando Leal no pueden ser aceptadas", sentenció Letelier.

# Madre de conscripto fallecido

Desde la representación de Romy Vargas, madre del fallecido conscripto Franco Vargas (19), solicitaron que se rechace la solicitud de que la causa sea investigada por la Justicia Militar, afirmando que esta debería abstenerse de participar "por no garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas".

"Pretender normalizar o justificar que este caso, es decir, esta contienda de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar, sea resuelta en cuenta y no previa vista de la causa, es decir, sin un verdadero acceso a la justicia de parte de las víctimas, es grave, revictimizante y atentatorio de las debida diligencia de la investigación en materia de violencia institucional", indica el texto.

Este miércoles, Vargas sostuvo una reunión con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, de la que fue bastante crítica, señalando que no se le habían entregado los nombres de los involucrados en la muerte de su hijo.

# Pronostican hasta 85 milímetros de agua: alerta amarilla por precipitaciones y ventiscas en la Región Metropolitana

La tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la alerta temprana preventiva y declaró alerta amarilla en
la Región Metropolitana por precipitaciones normales a intensas, ventiscas y
viento blanco en el sector cordillerano.
La alarma considera las estimaciones realizadas por la Dirección Meteorológica de
Chile (DMC), que pronostica lluvias intensas durante la tarde del viernes y la madrugada del mismo día, es decir, en un periodo corto de tiempo, lo que podría generar anegamientos.

Desde la DMC, también detallaron que podría generarse viento blanco y ventiscas en las zonas cordilleranas de la región, con rachas máximas de vientos de entre 60 y 70 km/h.

Durante este viernes, el día que se espe-

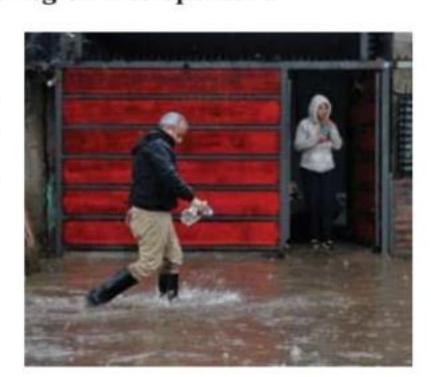

ra la mayor cantidad de precipitaciones, la DMC estimó que en la cordillera del Gran Santiago caerán hasta 85 milímetros de agua, mientras que en la precordillera y el valle se esperan 60 milímetros. Por lo mismo, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos.

# Socavón de 20 metros se produce en ruta de Concón



Un socavón de 20 metros se produjo en la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Concón. A eso del mediodía de este jueves se informó sobre el deslizamiento de tierra que afectó a la berma de la ruta E30-F, conocida como Camino Internacional. Tras esto, Carabineros acudió al sector, verificando la ruta y determinando restricción de circulación en la misma. De igual manera, se dejó una vía disponible por esa dirección, la que está

más cercana al centro, para así evitar que hubiera problemas en la que se encuentra cerca del socavón. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, indicó que "se han tomado medidas de precaución, trabajando con Vialidad para su arreglo", de cara al pronóstico de lluvias que se espera para los próximos días en la comuna. "El municipio está presente en terreno cerrando la pista para evitar cualquier tipo de accidente", sentenció el jefe comunal.

# Turista desaparece mientras practicaba snowboarding

Equipos de búsqueda intensificaron su labor tras la desaparición de Claudio Moreno, de 46 años, quien este miércoles ingresó sin registrarse al Parque Villarrica para realizar deportes en nieve, snowboarding, con dirección al sector Correntoso, por lo que no está claro si estaría al interior del parque o en terrenos privados. El hombre lleva más de 36 horas perdido. Los guardaparques participan en la búsqueda con cartografía en apoyo de personal de bomberos, ejército y carabineros. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) también comenzó una búsqueda inmediata en los cerros y zonas aledañas a la ruta que había seguido el deportista.

# Ordenan prisión preventiva contra exmilitar por disparos

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó la prisión preventiva de un exmilitar imputado por dos homicidios frustrados en la capital de Coquimbo. Fue durante la madrugada del domingo, entre las 4.30 y las 4.45 horas, que el sujeto, en estado de ebriedad, estaba alterando el orden en la Avenida del Mar, donde estuvo exhibiendo un arma Taurus a unos transeúntes, según acusó la Fiscalía. En medio de eso, cuatro sujetos intentaron disuadirlo. En primera instancia, a través de una conversación, pero luego por la fuerza. De acuerdo a lo apuntado por la Fiscalía, el imputado disparó contra dos de ellos, quienes resultaron heridos.



▶ Manifestantes, partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, irrumpen en el edificio del Congreso en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

# Milei entrega a Lula lista de 86 bolsonaristas fugitivos en Argentina que huyeron tras el ataque del 8/1 a Brasilia

**Tras la petición de Brasil** de informar el paradero de fugitivos, investigados y condenados por lo ocurrido en el cambio de mando de Lula, en 2023, el gobierno de Milei entregó una lista de los bolsonaristas en tierras argentinas. Existían dudas de si la Casa Rosada lo haría, considerando la cercanía del libertario con Jair Bolsonaro y su hijo, este último, recientemente de visita en el país transandino.

# José Ignacio Araya

A 10 días de que la administración del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitara a Argentina oficialmente la entrega de la lista de 86 ciudadanos brasileños que, estando investigados por la Justicia, condenados o en calidad de fugitivos, huyeron al citado país, finalmente el gobierno de Javier Milei accedió a la petición.

Se trata de 86 nombres acusados de participar en los ataques a los tres poderes del Estado de Brasil durante el último cambio de mando, donde una horda de personas se lanzó contra los edificios institucionales del gigante sudamericano el 8 de enero de 2023, en Brasilia.

Fue la Cancillería trasandina la que le proporcionó la lista a las autoridades brasileñas. Si bien el Palacio de Planalto solicitó los datos de 143 personas que habrían quebrado las medidas cautelares -como arrestos domiciliarios, el no uso de tobilleras electrónicas, cambiar de domicilio sin comunicarlo o no comparecer en los juzgados- y se habrían dirigido a Argentina a intentar encontrar refugio, las autoridades de este último país dieron cuenta de 86, según el registro de la Dirección Nacional de Migraciones.

La cercanía geográfica entre ambas naciones vecinas, sumado a las facilidades del Mercosur, hicieron de nuestro vecino el destino ideal para muchos de los prófugos en la dura causa judicial levantada para perseguir a los instigadores del ataque de enero de 2023. Además, hay un factor político a considerar: el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien defendían bajo el probadamente falso argumento de que le habían robado la elección ante Lula, es aliado directo del actual mandatario argentino, Javier Milei.

Se sospecha, de hecho, que muchos de los que aparecen en el documento ya solicitaron ser reconocidos como refugiados, lo que forzaría al gobierno trasandino a no entregar los nombres a Brasil, según indica la ley de confidencialidad. Esto podría chocar con las intenciones de la principal economía latinoamericana, que, según el portal de noticias brasileño G1, buscará la extradición de estas personas.

# Nómina proporcionada

Hace más de una semana que la Justicia brasileña había pedido de manera oficial el detalle de los más de 100 nombres que está buscando. Tras recibir el documento, la Cancillería del país lo entregó en el despacho del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, persona encargada de los procesos por el ataque golpista en el que incluso se investiga al expresidente Bolsonaro, así como a varios militares de alto rango y exministros del gabinete.

Según el diario Folha de Sao Paulo, se estima que si bien fueron más de 80 los nombres que les hicieron llegar las autoridades argentinas a las brasileñas, son muchos más los que se encontrarían en tierras vecinas. Además, cerca de una decena ya se habría marchado del país.

Las gestiones diplomático-judiciales se dan en el marco de una investigación mayor en Brasil, quienes se han tomado muy seriamente lo relativo al intento de golpe de Estado, calificándolo como un ataque a la democracia misma. El 6 de junio, la Policía Federal de Brasil llevó adelante una operación en numerosos estados del país con el objetivo de detener a 209 personas acusadas de haber intentado "eludir la aplicación de la ley penal", consignó la prensa local, todo en el marco de la Operación Lesa Pátria. Se trató de la ejecución de medidas judiciales dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 18 estados y en el Distrito Federal, detalló G1.

Sin embargo, el éxito del procedimiento culminó con relativa austeridad: solo 50 fueron apresados. El resto, señaló la prensa, podría haberse fugado a Argentina, pero también a Uruguay o Paraguay, los tres países de fácil acceso fronterizo. El portal de noticias G1 planteó que se espera que sean al menos 180 los acusados que se encuentran en otros países de la región. Esto, según Ricardo Saadi, director de la lucha contra el crimen organizado que participó en los operativos de principios de junio.

Luego, llegaría la petición a Argentina para la

### **SIGUE** ▶ ▶



Milei no tiene una buena relación con Lula, al que calificó de "corupto".

entrega de los nombres. A Uruguay o Paraguay, en cambio, no se le ha solicitado lo mismo de momento. G1 añadió que la demora en la entrega de información sobre el paradero de los brasileños en Argentina se podría deber a que la Casa Rosada debió analizar caso por caso, una a una, las solicitudes, ya que la petición no se hizo por un grupo unificado.

Todavía no se detalla el papel que tuvieron los fugitivos brasileños en el ataque de enero de 2023, uno muy similar en estética, método y trasfondo al ocurrido en 2021 en Estados Unidos, donde centenares de trumpistas llegaron al Capitolio, en Washington, clamando que le habían robado -nuevamente, sin pruebas hasta ahora- la elección a Donald Trump. Según El País, sin embargo, todos los solicitados por la Justicia estarían involucrados, ya sea como participantes activos de la invasión del Congreso, del Tribunal Supremo y del Palacio de Planalto, o como financiadores o incentivadores del mismo.

Según G1, ninguno de los localizados por las autoridades argentinas pasaron por controles de inmigración. De hecho, algunos de ellos ingresaron escondidos en los maleteros de vehículos, otros lo hicieron por un puente fronterizo o cruzando el río Paraná. Todas las fugas, añadió el medio, se produjeron durante 2024.

# Relación puesta en duda

La gran interrogante fue sobre la cercanía entre el actual mandatario argentino, Javier Milei, y Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. Basta con retroceder unos meses, a la asunción del primero, donde no estuvo presente Lula da Silva, el Presidente del gigante latinoamericano, pero sí lo estuvieron -y en puesto preferencial- tanto Jair como Eduardo Bolsonaro, el hijo y diputado del exmandatario.

La relación de Milei y Lula no ha sido nunca buena. De hecho, se puede calificar sin miedo a errar como mala. Previo a la llegada del libertario a la Casa Rosada, este calificó a su ahora par de "comunista y corrupto", y amenazó con cortar lazos entre ambas naciones, pese a que Brasil es uno de los principales socios económicos de Argentina.

En la misma línea, y durante el último encuentro en el que coincidieron, ambos mandatarios decidieron ignorarse de lleno. Aunque difícilmente se repita durante el próximo evento en el que estén los dos presentes, puesto que el próximo 8 de julio se realizará la cumbre de líderes del Mercosur, en Asunción.

Es por eso que el miércoles el portavoz de la

presidencia argentina, Manuel Adorni, se encargó de responder a dichas dudas. En conferencia de prensa con medios locales, el funcionario libertario aseguró que no existe ningún pacto de impunidad entre Javier Milei y Jair Bolsonaro.

"Nosotros no hacemos pactos de impunidad con absolutamente nadie, vos te referiste a Bolsonaro; no, no lo hacemos ni lo haremos jamás con nadie, y, por otro lado, es un tema judicial. La justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos como respetamos cualquier decisión judicial, punto", dijo el representante de la Casa Rosada.

Sin embargo, el periódico argentino Clarín aseguró que, aunque el gobierno no lo pueda confirmar, se sabe entre pasillos que la mayoría -y posiblemente la totalidad- de los que aparecen en la lista de 86 bolsonaristas habrían pedido refugio político ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Este es el organismo que se encarga de tramitar las solicitudes de asilo y refugio en el país vecino. La información sobre quiénes la pidieron es confidencial.

Además, el lunes, la canciller Diana Mondino publicó un tuit que entusiasmó al bolsonarismo en donde sostiene que "Argentina será santuario para aquellos siendo perseguidos por ejercer su libertad de expresión. Cualquier ciudadano de bien encontrará protección en nuestro suelo y embajadas. Especialmente aquellos periodistas siendo intimidados por el mero hecho de preguntar e informar". Sin embargo, luego aclararon extraoficialmente que los dardos iban para Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo español, con quien Milei mantiene una áspera disputa.

Ejemplo de la cercana relación entre Milei y el clan Bolsonaro es que, a fines de mayo, Eduardo Bolsonaro y otros parlamentarios del sector estuvieron en Argentina, puntualmente en la Cámara de Diputados, pidiendo interceder por los prófugos que su sector califica como "perseguidos políticos".

Lo cierto es que en Brasil el calificativo de quienes invadieron los edificios de los tres poderes
del Estado es materia de debate. Gran parte de
la población, detalló una encuesta realizada por
la empresa Datafolha en marzo pasado, lo ve
más como meros actos vandálicos antes que
como un golpe de Estado. En la misma línea,
dos de cada tres consultados se posicionan en
el primer grupo, y uno de cada tres en el segundo, detalló el sondeo. •

# Arzobispo que pidió la renuncia del Papa Francisco dice que enfrenta una acusación de cisma

"Supongo que la sentencia ya está preparada, dado que se trata de un proceso extrajudicial", dijo Carlo María Viganò en X, en referencia a un mecanismo de vía rápida utilizado por la Iglesia.

### Agencia Reuters

El arzobispo Carlo María Viganò, un alto clérigo italiano que había pedido la renuncia del Papa Francisco, dijo el jueves que el Vaticano lo acusó de cisma y de negar la legitimidad del Pontífice.

Viganò, enviado papal en Washington de 2011 a 2016, dijo que había sido convocado al Palacio del Santo Oficio en el Vaticano el jueves, ya sea en persona o a través de un abogado canónico.

"Supongo que la sentencia ya está preparada, dado que se trata de un proceso extrajudicial", dijo en X, en referencia a un mecanismo de vía rápida utilizado por la Iglesia.

Viganò, de 83 años, no dijo si asistió o estuvo representado.

El arzobispo pasó a la clandestinidad en 2018 después de que los medios conservadores publicaran una declaración de 11 páginas en la que alegaba que el Papa sabía desde hacía años sobre la conducta sexual inapropiada del cardenal estadounidense Theodore McCarrick y no hizo nada al respecto.

El Vaticano ha rechazado la acu-

sación de encubrimiento de conducta sexual inapropiada. No estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios el jueves.

Viganò dijo que fue informado de las acusaciones en su contra por la oficina doctrinal del Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

"Considero las acusaciones en mi contra como un honor", añadió.

El documento del Vaticano advirtió a Viganò que sería juzgado en ausencia si no se presentaba o no presentaba una defensa por escrito antes del 28 de junio.

Los posibles castigos podrían incluir la destitución del cargo religioso o la prohibición del ejercicio del ministerio.

"El arzobispo Viganò ha adoptado algunas actitudes y algunas acciones por las que debe responder", dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en un informe en el sitio web Vatican News.

Los medios italianos informaron en el pasado que Viganò estaba molesto porque el ex Papa Benedicto nunca lo nombró cardenal o porque Francisco bloqueó su avance en la Iglesia.



► El arzobispo italiano Carlo María Viganò, de 83 años, señaló que considera las acusaciones en su contra "como un honor".



# BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS SOCIOS

# DESCORCHA

40%

@@@DESCORCHA.CL



**#VINOS.** Chile es una potencia en el mundo del vino, y en Descorcha.cl, encontrarás una variedad excepcional de etiquetas que capturan la diversidad de la viticultura chilena. Desde intensos tintos hasta refrescantes blancos, hay algo para satisfacer todos los paladares y ocasiones. Uno de los destacados de la temporada, es el Casillero del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon, que combina elegancia y potencia, con notas de cereza negra y toques de chocolate. Descarga el cupón de 40% de dcto. en clublatercera.com.

# ASISTENCIAS.CL

50%

OOOASISTENCIAS.CL



**#SEGUROS.** ¿Preparando unas vacaciones otoñales? En Club la Tercera queremos que tu única preocupación en esos días de relajo sea ¡Pasarlo bien! Por eso, te invitamos a conocer el programa Asistencia en Viaje de ASSIST CARD, que ofrece servicios de asistencia médica, traslados sanitarios, medicamentos, asistencia legal, seguro por pérdida de equipaje, entre otros. Contrátalo en **www.asistencias.cl** y obtén 50% (ya aplicado) sobre tarifas precio lista ASSIST CARD en Planes AC60-AC150-AC250. Y si te preocupa el COVID-19, también tenemos la solución, ya que para los socios de Club LT que desean comprar "COVID EXTRA", tienen un 25% de descuento sobre la tarifa precio lista ASSIST CARD ¡Para que viajes seguro y feliz!

# **VIÑA SANTA CRUZ**

**OOOVINASANTACRUZ CL.** 

**\*PANORAMAS.** Vive la magia de Viña Santa Cruz, donde la tradición y la innovación se fusionan en cada copa.

Fundada en 2003 por el visionario Carlos Cardoen C., esta viña encarna el respeto por la naturaleza, la tierra y las raíces culturales de Chile. Desde la mistica tínea Chamán hasta la inspiradora Make Make, aquí encontrarás una gama excepcional de vinos. Pero la propuesta no se detiene ahí, porque fueron elegidos como la mejor experiencia enoturística de Chile a fines del 2023, y por eso, te invitan a disfrutar de un panorama imperdible cada temporada.

Lo mejor de todo, es que los socios de Club tienen un 20% de descuento en sus Tours Icono, Gran Chamán, Museos, Cerro Chamán, Bicicleta, Carruaje, Trencito, experiencias mágicas que combinan vinos, espumante, aperitivos y una cena bajo las estrellas de Lolol. Desde las bodegas hasta el Cerro de las Culturas en teleférico, cada momento está cuidadosamente diseñado para brindar una experiencia inolvidable, culminando con una fascinante observación astronómica. Además, un 17% dcto. en los Full Day para 2, Full Day en Familia y Sunset Eno-Astronómico.



20%

Además del beneficio en sus tours, los socios de Club podrán comprar sus exquisitos vinos con un 20% de dcto. en compras online con el código STACRUZCLT20 (no aplica sobre promociones) y 5% de dcto. adicional sobre promociones de vino con el código STACRUZCLT5. Podrás adquirir, por ejemplo, su Chamán Gran Reserva Carménère, un vino rojo rubí con elegante expresión aromática, gracias a la mezcla de las especies, y en boca una sensación muy aterciopelada, que lo hace perfecto para combinar con algunas pastas y aves.

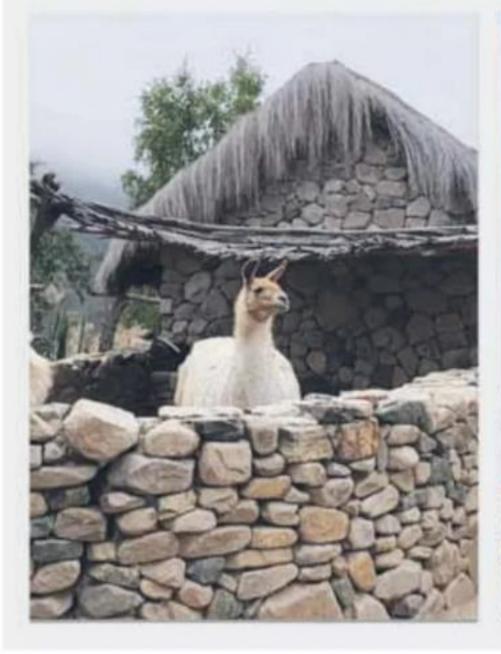

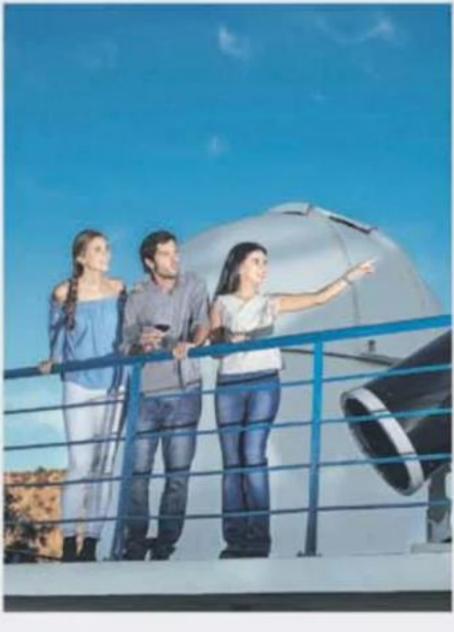

AGREGA HASTA 4 SOCIOS ADICIONALES Y DESCARGA TU CREDENCIAL VIRTUAL EN

**CLUBLATERCERA.COM** 



▶ Un soldado israelí junto a vehículos militares cerca de la frontera de Israel con Gaza, en medio del actual conflicto en Gaza entre Israel y Hamas.

# El Ejército israelí dice que no se puede destruir a Hamas, lo que agrava el enfrentamiento con Netanyahu

Un portavoz de alto rango cuestionó la viabilidad del objetivo de la "victoria total" en un inusual desafío público al primer ministro.

### Jared Malsin & Anat Peled / The Wall Street Journal

Las desavenencias entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula militar del país salen cada vez más a la luz después de que el principal portavoz de las fuerzas armadas afirmara que el objetivo de Netanyahu de destruir a Hamás en Gaza es inalcanzable.

El portavoz militar Daniel Hagari dijo a la televisión israelí el miércoles por la noche: "La idea de que podemos destruir a Hamas o hacer desaparecer a Hamas es engañosa para la ciudadanía".

El comentario fue una rara crítica directa de los militares a la forma en que Netanyahu ha delineado el objetivo principal de la guerra en Gaza, que según él es la "victoria total" sobre Hamas y la devolución de los rehenes israelíes retenidos por el grupo. El primer ministro ha dicho en repetidas ocasiones que no aceptará el fin de la guerra sin la erradicación del grupo como poder militar y de gobierno.

La Oficina del Primer Ministro rebatió los comentarios de Hagari. "El gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro Netanyahu definió la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas como uno de los objetivos de la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel están, por supuesto, comprometidas con ello", dijo, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel.

El intercambio fue una ilustración de meses de crecientes tensiones entre Netanyahu y la cúpula militar del país, que sostiene que Hamas solo podría ser derrotada si Israel la sustituyera por otra autoridad de gobierno en Gaza. Durante más de ocho meses de guerra, el Ejército israelí ha invadido franjas de la Franja de Gaza, para luego ver cómo Hamas se reconstituía en las áreas en las que se retiraban las fuerzas israelíes.

"Lo que podemos hacer es cultivar algo diferente, algo que lo sustituya", dijo Hagari el miércoles. "Los políticos decidirán" quién debe sustituir a Hamas, afirmó.

Netanyahu ha rechazado una serie de propuestas de posibles alternativas a Hamas, entre ellas un plan estadounidense

### **SIGUE** ▶ ▶

para dar entrada a la Autoridad Palestina y llamamientos árabes a favor de un gobierno de unidad palestino que incluya a Hamas. Algunos analistas militares y exfuncionarios israelíes han puesto en duda que fuera siquiera posible instalar un nuevo gobierno en Gaza, dado que Hamas ha logrado sobrevivir al asalto militar israelí.

La creciente ruptura con la cúpula militar se produce en un momento en que Netanyahu se encuentra también bajo la presión de la administración Biden para que acepte una propuesta de alto el fuego que, según el presidente de Estados Unidos, conduciría al fin de la guerra. Esta semana, Netanyahu abrió una nueva disputa con la administración Biden, acusando a Washington de retener armas y municiones para Israel. La Casa Blanca rechazó las acusaciones, afirmando que solamente detuvo un cargamento de bombas ante la preocupación por la posible muerte de civiles en la operación israelí en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza.

Más de 37.000 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra, la mayoría civiles, según funcionarios palestinos. La cifra no especifica cuántos eran combatientes. Los bombardeos israelíes también han reducido a escombros gran parte de la franja y han desplazado de sus hogares a más de un millón de personas.

El asalto dirigido por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre dejó unos 1.200 muertos, la mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Hamas también tomó unos 250 rehenes, decenas de los cuales siguen cautivos en Gaza.

La guerra también ha puesto a Oriente Próximo al borde de un conflicto regional más amplio, con la creciente preocupación de que Israel pueda entrar en una guerra a gran escala con Hezbolá. Se trata de un grupo islamista libanés alineado tanto con Irán como con Hamas, tras meses de fuego transfronterizo que ha desplazado a decenas de miles de civiles tanto en Líbano como en Israel. Hezbolá se ha negado a dejar de combatir sin un alto el fuego en Gaza.

En Gaza, tras meses de huir de los bombardeos, vivir sin electricidad regular y con suministros limitados de alimentos y agua, los palestinos de a pie también están perdiendo la esperanza de que la guerra termine pronto.

"Aquí todo el mundo vive esperando el día en que los maten", afirma Hazar Ghanem, un joven de 22 años que vive en el campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza. "La gente está frustrada".

Las tensiones entre Netanyahu y el Ejército están llegando a su punto de ebullición después de que este lanzara en mayo una operación en Rafah, donde en aquel momento se refugiaban más de un millón de civiles palestinos. Netanyahu sostuvo durante meses que la invasión de Rafah era fundamental para su propósito de lograr la victoria total. El ejército ha estado dando señales de que la operación de Rafah llegará pronto a su fin, afirmando esta semana que había desmantelado dos de los cuatro batallones de Hamas en la región y que se había apoderado de la mayor parte de la zona de Rafah.

Israel Ziv, general israelí retirado y veterano de múltiples guerras, afirmó que las tensiones entre el estamento militar y de seguridad israelí y Netanyahu son máximas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel sienten y el escalón de seguridad siente que hemos agotado el propósito de la guerra. Alcanzamos el punto máximo táctico que podemos alcanzar", dijo. "Mientras Rafah estuviese allí, podían decir que termináramos el trabajo. Ahora ya está terminado".

Las fricciones entre Netanyahu y el estamento militar ya habían saltado a la luz pública en los primeros compases de la guerra. En mayo, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, pronunció un discurso en el que pedía al gobierno que decidiera quién debía sustituir a Hamas en Gaza. La falta de decisión, dijo, dejaba a Israel con solo dos opciones: El gobierno de Hamas o una completa toma militar israelí de la franja.

"Tenemos que tomar una decisión", dijo Ziv. "Incluso una mala decisión, no pasa nada. Digamos que ocupamos Gaza en los próximos años porque tenemos que acabar con los últimos terroristas. De acuerdo, es una mala decisión, pero es una decisión. Los militares tienen que saberlo".

La disputa entre Netanyahu y los militares se centra, en parte, en cómo definen los oficiales una derrota de Hamas. Un oficial militar israelí dijo que el ejército considera "desmantelado" un batallón no cuando mueren todos sus combatientes, sino cuando se elimina su estructura de mando y su capacidad para llevar a cabo ataques organizados.

"Nos estamos acercando a terminar el trabajo definido por el gobierno y llegaremos a un punto en el que solo estaremos librando una guerra de guerrillas, y eso podría llevar años", dijo el militar.

Los analistas militares afirman que es probable que las milicias de Hamas sobrevivan a la operación militar israelí incluso en Rafah, en parte porque el enfoque del ejército israelí deja en su sitio a muchos combatientes de Hamas de rango inferior. La cúpula de Hamas en el enclave, incluido su líder, Yahya Sinwar, también ha eludido a las fuerzas israelíes durante toda la guerra.

"Hamas está manteniendo sus fuerzas en Rafah en lugar de enfrentarse a las Fuerzas de Defensa de Israel, probablemente porque no cree que la operación israelí en la zona vaya a ser decisiva", afirmaba esta semana una evaluación del Proyecto de Amenazas Críticas del Instituto para el Estudio de la Guerra y el American Enterprise Institute.



► Efectivos de Israel junto a colonos en la Cisjordania.

# Defensa de Israel transfiere poderes a funcionarios procolonos en Cisjordania

Una investigación de The Guardian reveló que las Fuerzas de Defensa de Israel entregaron competencias a funcionarios dirigidos por el ministro ultraderechista Bezalel Smotrich, lo que eliminaría los controles legales sobre la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada.

### J. I. Araya

Fue un movimiento discreto el que realizaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Sin embargo, podría generar olas de envergadura mayor en la compleja relación entre israelíes y palestinos que cohabitan en Cisjordania. Según el periódico británico The Guardian, las FDI transfirieron competencias de ellos hacia funcionarios públicos favorables a los asentamientos de colonos, puntualmente a unos dirigidos por uno de los líderes de la extrema derecha israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

La investigación del medio señala que las competencias fueron entregadas a funcionarios que trabajan para Smotrich, cuyo partido político -el Partido Sionista Religioso- mantiene un acuerdo con Likud, la tienda del primer ministro Benjamin Netanyahu. Para el jefe de cartera y sus aliados, el control de la Administración Civil, o de partes importantes de ella, es un método para extender la soberanía israelí en Cisjordania, detalló The Guardian.

Y esta transferencia de capacidades reducirá la probabilidad de que se realicen controles legales sobre la expansión y el posterior asentamiento de los colonos en la zona. Mediante una orden publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel en su sitio web, el 29 de mayo de este año, eso sería posible.

En la práctica, la orden le entrega la responsabilidad de decenas de estatutos de la Administración Civil, organismo israelí que gobierna Cisjordania, a los funcionarios bajo el mando del ministro Smotrich. Antes, dichas competencias estaban en manos de los militares.

Smotrich es un abierto negacionista del pueblo palestino, famoso por sus declaraciones homofóbicas (calificó un desfile por el orgullo gay como "peor que la bestialidad") y xenófobas. Según The Times of Israel, su radicalismo se arrastra desde su juventud. Poco antes de la operación de agosto de 2005 para expulsar a los colonos judíos de 21 asentamientos en la Franja de Gaza, así como de cuatro más en Cisjordania, Smotrich y otros cuatro fueron detenidos por presunto terrorismo judío. Se les encontró en posesión de 700 litros de gasolina.

Medios locales señalaron en el pasado que funcionarios estadounidenses han debatido la posibilidad en privado de imponer sanciones al ministro. Estos ven en su figura una que aporta a la desestabilización de Cisjordania. Es más, el propio Smotrich es un colono que vive en el asentamiento de Kedumim, declarado como ilegal según el derecho internacional.

Michael Sfard, abogado israelí de derechos humanos, dijo a The Guardian que "la conclusión es que (para) cualquiera que pensara que la cuestión de la anexión estaba nebulosa, esta orden debería acabar con cualquier duda. Lo que hace esta orden es transferir vastas áreas de poder administrativo del comandante militar a civiles israelíes que trabajan para el gobierno".



▶ Un niño refugiado sudanés lleva a su hermano junto a sus pertenencias mientras espera ser trasladado a un campamento de refugiados, cerca de frontera entre Sudán y Chad.

# Asedio a Darfur: crece preocupación por la brutal guerra civil en Sudán

El conflicto, que se intensificó hace más de un año, amenaza con convertirse en una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Se estima que más de 150 mil personas han muerto y que hay ocho millones de desplazados.

# Cristina Cifuentes

El conflicto en Sudán, que se arrastra por más de un año, amenaza con convertirse en una de las mayores crisis humanitarias del mundo y ya ha dejado miles de muertos. El martes, Estados Unidos instó a entidades externas a dejar de alimentar y prolongar el conflicto sudanés mediante el suministro de armas a la región.

Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, también pidió al Consejo de Seguridad que dé prioridad a Sudán y pidió la reanudación de las negociaciones de alto el fuego que incluyan un retorno a la gobernanza civil.

"No hay solución militar para esta guerra sin sentido... ninguna en absoluto", dijo Thomas-Greenfield ante el Consejo de Seguridad de 15 miembros.

Los dos bandos en conflicto, las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han continuado una larga lucha por el poder. Según la ONU, ya se ha cobrado unas 150.000 vidas y aproximadamente ocho millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido desplazados internamente, según Naciones Unidas y organizaciones internacionales. A ello se suma que casi dos millo-

nes de personas han huido a países vecinos para escapar de los combates, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre Chad y Sudán del Sur.

La guerra también ha empujado a gran parte del país a la inseguridad alimentaria y al hambre aguda.

Los combates han sido especialmente duros en El Fasher, la capital de Darfur del Norte y la única capital de la región de Darfur que no está bajo el control de las FAR. Si la ciudad cae podría derivar en una masacre étnica como la violencia que sufrió Darfur a principios de los años 2000, cuando los Janjaweed, un grupo de milicias nómadas árabes, atacaron a los africanos étnicos. Naciones Unidas estima que 300.000 personas murieron en el genocidio.

"La situación actual presenta todas las características de un riesgo de genocidio", afirmó Alice Wairimu Nderitu, la principal funcionaria de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio.

Los combatientes, que libran una guerra civil campal con los soldados del gobierno sudanés, han tomado el control de la carretera principal. Esto ha cortado en gran medida los alimentos, y no sólo para El Fasher,

### SIGUE >>

un centro de suministro para una región que ya lucha contra la hambruna. Recientemente, en un campo de desplazados, un niño moría de desnutrición cada dos horas, dijeron los médicos al diario The New York Times.

La atención médica también es escasa y los hospitales se ven obligados a cerrar ante los merodeadores de los combatientes.

La Corte Penal Internacional, que presentó cargos contra funcionarios sudaneses tras el genocidio de hace dos décadas, dice que está estudiando de cerca lo que está sucediendo ahora. El tribunal con sede en La Haya ha emitido un llamado para que se presenten pruebas de las atrocidades.

Algunos de los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido están facilitando ese trabajo. En lugar de intentar ocultar la destrucción de viviendas y el maltrato a civiles, lo registran.

El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que Sudán "está siendo destruido ante nuestros ojos por dos partes en conflicto y grupos afiliados... (que han) dejado de lado flagrantemente los derechos de su propio pueblo". Türk pidió que ambas partes rindan cuentas por haber cometido crímenes de guerra.

Los combates estallaron en Jartum, la capital de Sudán, el 15 de abril de 2023, debido a una creciente lucha por el poder entre las dos facciones principales del régimen militar. Por un lado están las Fuerzas Armadas de Sudán que siguen siendo ampliamente leales al general Abdel Fattah al-Burhan, el gobernante de facto del país. Contra él están los paramilitares de las FAR, un grupo de milicias que siguen al exseñor de la guerra general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.

Después de que el gobernante de Sudán durante casi 30 años, el presidente Omar al-Bashir, fuera derrocado por un levantamiento popular en 2019, una frágil transición hacia una democracia liderada por civiles quedó destrozada cuando Al-Burhan y Hemedti dieron un golpe de Estado en 2021.

Entonces, muchos analistas advirtieron que un eventual enfrentamiento entre Al-Burhan y Hemedti era inevitable. El Ejército y las FAR inicialmente compartieron el poder, pero la consiguiente lucha por este entre ambos bandos se vio exacerbada por un Acuerdo Marco respaldado internacionalmente en diciembre de 2022. Este intentó integrar a las FAR en el Ejército como parte de una reforma más amplia del sector de seguridad y la transición a la democracia.

"El Acuerdo Marco puso en primer plano cuestiones existenciales clave para ambas fuerzas y sus dirigentes, como la integración (de FAR) en un solo Ejército, la desinversión



► El humo llena el cielo en Jartum, la capital de Sudán, cerca del Hospital Internacional de Doha, el 21 de abril de 2023.

militar de sectores lucrativos de la economía y la perspectiva de que (los soldados) enfrenten la justicia por abusos pasados", dijo a la cadena Al Jazeera Jonas Horner, un investigador independiente sobre Sudán. "Sobre todo, las dos fuerzas temían quedar más débiles que la otra", añadió.

La guerra se ha extendido por varias regiones del país y ha provocado el colapso de los sistemas de infraestructura, incluidos los servicios sanitarios.

El 14 de junio, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución redactada por Reino Unido exigiendo el fin del asedio de El Fasher. La medida, que obtuvo 14 votos a favor y una abstención de Rusia, expresa una "grave preocupación" por la propagación de la violencia e informa que las FAR están llevando a cabo "violencia por motivos étnicos ".

Durante la reunión del Consejo de Seguridad del martes, el embajador sudanés ante la ONU, Ammar Al Harith Idriss, repitió las acusaciones de que los Emiratos Árabes Unidos están apoyando a las FAR.

El embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, Mohamed Abushahab, dijo que las "acusaciones ridículas" vinieron del representante de Sudán "que representa a las Fuerzas Armadas sudanesas, una de las partes en guerra en Sudán".

"Creemos que el pueblo sudanés merece justicia y paz. Necesitan un alto el fuego, un proceso político creíble y un flujo sin obstáculos de ayuda humanitaria", afirmó Abushahab.

El embajador expresó la profunda preocupación de Emiratos Árabes Unidos por las consecuencias de la intensificación del conflicto para el "hermano pueblo sudanés".

"Las excusas y las acusaciones sólo prolongan el sufrimiento de los civiles", dijo Abushahab en respuesta a las acusaciones formuladas por el representante de Sudán.

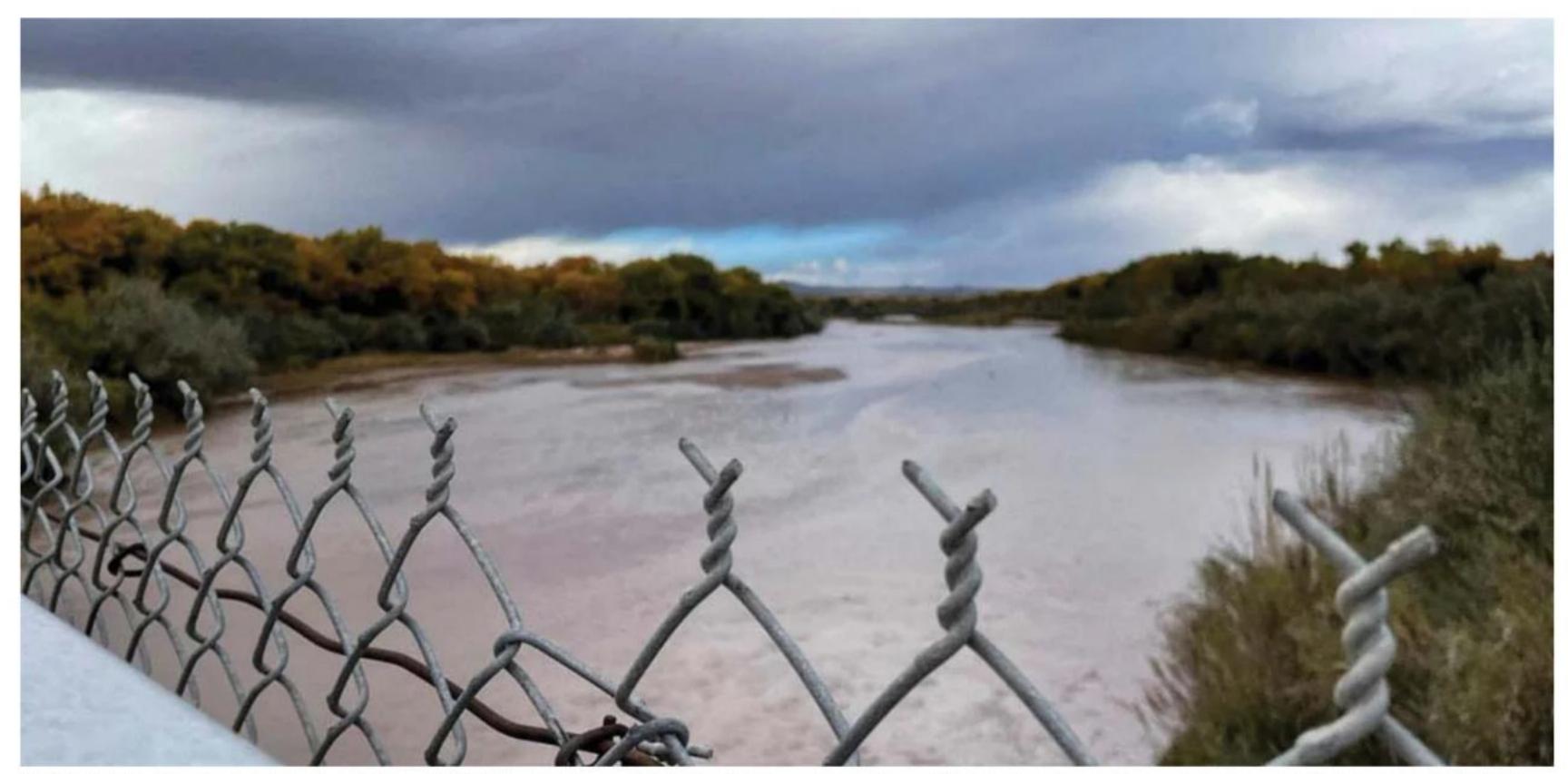

▶ Vista del Río Grande, el cuarto río más largo de EE.UU., ubicado en el Valle Sur de Albuquerque, Nuevo México, el cual se secó por primera vez en 40 años en agosto de 2022.

# Cómo es el pacto hídrico que tiene a México y Estados Unidos sumidos en una "guerra del agua"

En paralelo a la crisis migratoria, la frontera entre ambos países los tiene divididos en función de un antiguo tratado de aguas que supuestamente no habría sido respetado por México, y ha tenido en sequía extrema a los pueblos estadounidenses más sureños.

# Marta Quinteros

Una disputa legal por el agua que está siendo arrastrada hace años por Estados Unidos y México, recientemente ha cobrado fuerza debido a que las comunidades más al sur de Texas, que dependen del río Grande compartido por ambos países- han denunciado que viven en una sequía extrema. Frente a ello, los legisladores texanos han exigido al gobierno mexicano que comparta el agua o enfrente recortes en la ayuda estadounidense.

En esencia, lo que sucede es que, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944, que regula la distribución de las aguas de los ríos Grande (conocido como río Bravo en México), Tijuana y Colorado desde Fort Quitman, Texas, hasta el golfo de México, ambos países comparten las aguas del río Colorado y del río Grande. Sin embargo, debido a la grave sequía y a las altas temperaturas, México se ha retrasado mucho en el suministro de agua a Estados Unidos.

Específicamente, el tratado establece que México está obligado a entregar 2,16 kilómetros cúbicos de agua de su parte del río Bravo a Estados Unidos en un ciclo de cinco años. El agua se almacena en las presas Falcón y Amistad, que se encuentran en la frontera que comparten los dos países. Por su parte, EE.UU. debe enviar a México 1.900 kilómetros cúbicos de agua al año desde el río Colorado.

Pero México lleva décadas resistiéndose al suministro de agua a Estados Unidos desde sus embalses en la cuenca del río Bravo mientras enfrenta sus propias presiones de sequía sobre cultivos valiosos y sedientos destinados a la venta al otro lado de la frontera, y esto ha desencadenado un conflicto diplomático cada vez más profundo. "Se avecina una guerra por el agua entre México y Estados Unidos. Ninguno la ganará", escribió este lunes CNN.

"Sólo hemos recibido un año de agua y ya estamos en el cuarto año", dijo a CNN María Elena Giner, comisionada estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo binacional que supervisa el tratado. Este año, México ha enviado sólo alrededor del 30% de sus entregas esperadas, la cantidad más baja en este momento de cualquier ciclo de cuatro o cinco años desde 1992, según datos de la CILA. El ciclo actual termina en octubre de 2025.

El problema con estos retrasos tiene estrecha relación con la megasequía que afecta a los caudales de la zona y que ha sido la más grave en 30 años, argumentan desde el lado mexicano del río Bravo. Manuel Morales, secretario de la sección mexicana de la CILA, dijo que el país está trabajando para cumplir con sus compromisos, pero que la escasez de agua se debe al cambio climático y el tratado permite más tiempo para entregar agua en caso de sequía extraordinaria.

La autoridad nacional del agua de México, Conagua, ha dicho que la sequía severa ha empeorado y que el país enfrenta las peores condiciones desde 2011. El agua se ha convertido en un tema cada vez más espinoso, con el temor de que las ciudades -in-

### **SIGUE** ▶ ▶



cluida Ciudad de México- puedan precipitarse hacia un "día cero", en el que el agua se agote. Incluso, algunos residentes han protestado en la capital mexicana después de pasar semanas sin agua corriente.

La seguía afecta a casi el 90% de los mexicanos, según datos del Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), pero la situación es especialmente grave en el norte del país. Todo el estado de Chihuahua está en sequía desde febrero, y los datos de finales de mayo muestran que casi el 40% está en "sequía excepcional", la denominación más grave. "El impacto se refleja en los niveles muy bajos de muchas de las presas del norte de México e incluso en los niveles de las aguas subterráneas", explicó a CNN Víctor Magaña Rueda, climatólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante las primeras décadas del tratado, todo fue bien. Pero a partir de principios de los 90, "algo cambió", dijo la comisionada Giner. Llegaba menos agua al río. El pacto de aguas entre los dos países calculó la disponibilidad de agua basándose en datos de la primera mitad del siglo XX. Preveía sequías a corto plazo, pero no megasequías plurianuales.

Por el lado estadounidense, el problema reside en que la sequía transfronteriza deshidrató al principal motor de la economía texana: la industria azucarera. La falta de

agua provocó el cierre de la única empresa azucarera estatal en febrero de este año, tras 50 años funcionando. En su época peak, la azucarera empleaba a más de 500 trabajadores a tiempo completo y temporales.

"Durante más de 30 años, los agricultores del sur de Texas han luchado contra el incumplimiento por parte de México de las disposiciones del tratado de aguas de 1944 , acusaron los propietarios de la empresa Rio Grande Valley Sugar Growers en un comunicado de prensa en el que anunciaban el cierre. Adicionalmente, la fábrica cesó sus funciones en momentos de escasez de suministros en Estados Unidos y altos precios del edulcorante.

Al suroeste de EE.UU., el condado de Hidalgo tuvo que extender una declaración de desastre por sequía en abril, según información de The Texas Tribune. Y al menos una ciudad estadounidense fronteriza enfrenta la perspectiva de detener nuevas construcciones, al menos temporalmente, por falta de agua, indica The Washington Post.

La representante Monica De La Cruz y los senadores Ted Cruz y John Cornyn -todos republicanos por Texas-se reunieron con el secretario de Estado, Antony Blinken, el pasado 11 de abril para pedirle al Departamento de Estado que hiciera más para hacer cumplir el tratado. Los legisladores afirmaron que

las entregas inconsistentes desde México han exacerbado la escasez de agua que afecta a los agricultores del sur de Texas.

"Los agricultores y ganaderos de todo el sur de Texas siguen bajo continua presión financiera y podrían sufrir un destino similar al de la industria azucarera, si México continúa reteniendo agua", escribieron los legisladores en una carta a los encargados de los fondos de la Cámara y el Senado. "Esta agua está afectando no sólo a los agricultores, sino también al empleo de los ciudadanos dentro de nuestra comunidad", señaló a Reuters la misma representante.

En la reunión con los legisladores, Blinken se comprometió a hablar con funcionarios mexicanos sobre el tema, según dijeron a la agencia de noticias dos fuentes familiarizadas con el asunto. Y un portavoz del Departamento de Estado dijo que el órgano está siguiendo de cerca la escasez de agua y ha instado a México a firmar un acuerdo de agua revisado.

Blinken también le dijo a la representante De La Cruz que México había estado concentrado en su elección presidencial, según la prensa texana. Desde entonces, se celebraron los comicios y Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de México. "Sintieron que habría que esperar hasta después de las elecciones antes de que se pudieran entablar

►Muro fronterizo de EE.UU. mientras migrantes se reúnen a lo largo de la orilla del río Grande esperando entregarse a las autoridades en El Paso, Texas.

conversaciones reales con respecto al cumplimiento del tratado de agua de 1944, afirmó De La Cruz a la cadena de radio Texas Farm Bureau el viernes pasado.

"Lamentablemente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta del secretario de Estado sobre este tratado y el cumplimiento de México ante el déficit hídrico", añadió De La Cruz, según información de Texas Agriculture Daily. El portavoz de la CILA estadounidense, Frank Fisher, dijo a Reuters que funcionarios de la comisión de ambos países se han reunido varias veces desde 2023 para renegociar aspectos del tratado con la esperanza de aumentar su confiabilidad.

En paralelo, la representante republicana por Texas añadió un texto al proyecto de ley presupuestaria 2025 de la Cámara de Representantes, que retendría la ayuda a México hasta que acepte cumplir el tratado sobre el agua. El proyecto de ley superó un obstáculo de procedimiento, aunque no es seguro que consigan los votos suficientes para ser aprobado en el Congreso.



► Aunque los tratamientos han mejorado significativamente, el de mama continúa siendo el segundo cáncer mortal más común entre las mujeres.

# Científicos descubren por qué el cáncer de mama regresa y cómo detener proceso

Un equipo de investigadores finlandeses demostró que es posible revertir el efecto de una proteína específica que provoca la reaparición del cáncer de mama, que en Chile es la principal causa de muerte en mujeres.

# Francisco Corvalán

En Chile, 55 mujeres de cada 100.000 habitantes padecen cáncer de mama cada año y la tasa de mortalidad llegó a 8,5 casos por 100.000 habitantes, según el último registro del Ministerio de Salud. Esto la sitúa como la principal causa de muerte en mujeres y un motivo de prevención ante esta afección que está a la vuelta de la esquina.

No obstante, los resultados del tratamiento para el cáncer de mama han mejorado a lo largo de los años, pero la proporción de cánceres de mama sigue reapareciendo incluso después de largos períodos sin signos de cáncer latente en el cuerpo.

Es por esto que investigadores finlandeses descubrieron un mecanismo que despierta estas células de cáncer de mama inactivas y demostraron que la prevención del mecanismo puede mejorar significativamente los resultados del tratamiento en modelos experimentales. El estudio fue publicado recientemente en la revista EMBO Molecular Medicine.

Aunque los resultados del tratamiento de esta enfermedad han mejorado significativamente a través de nuevas terapias basadas en la investigación, sigue siendo el segundo cáncer mortal más común en las mujeres. Un desafío particular en el tratamiento es la recurrencia de la enfermedad.

Incluso cuando el tratamiento parece ser exitoso y se considera que el cáncer ha desaparecido, puede reaparecer años después, ya sea localmente o, en el peor de los casos dirigiéndose a otras partes del cuerpo.

Las razones por las que las células latentes del cáncer de mama se despiertan incluso después de varios años no se comprenden bien. Sin embargo, la identificación de estas razones podría brindar una oportu-





# **SIGUE** ▶ ▶

nidad para desarrollar nuevas terapias para prevenir su recurrencia.

Este trabajo científico se enfocó, entonces, en analizar la actividad de la proteína DUSP6, asociada con el despertar de las células de cáncer de mama. El estudio proporciona nuevos e importantes conocimientos sobre cómo las células de cáncer de mama -pertenecientes al subtipo HER2 positivo- son capaces de despertarse durante el tratamiento.

El grupo de investigación liderado por Jukka Westermarck, profesor de Biología del Cáncer en el Centro de Biociencias de Turku, abordó esta interrogante tratando las células de cáncer de mama sensibles al tratamiento con inhibidor de HER2 durante nueve meses, y monitorizando cómo estas células eran capaces de reiniciar su crecimiento durante el tratamiento.

Al secuenciar los cambios moleculares en

las células, el grupo identificó la proteína DUSP6, cuya expresión siguió de cerca el desarrollo de resistencia a la terapia. El investigador principal, Majid Momeny, también pudo demostrar que cuando la actividad de la proteína DUSP6 se bloqueaba durante el tratamiento, las células de cáncer de mama perdían su capacidad de crecimiento.

Este bloqueo de la proteína también hizo que las células cancerosas previamente resistentes al tratamiento fueran más sensibles a los inhibidores de HER2. Otro hallazgo importante fue que al inhibir DUSP6 fue posible ralentizar el crecimiento de las metástasis del cáncer de mama en el cerebro en modelos de ratón.

"Basándonos en nuestros hallazgos, el bloqueo de la proteína DUSP6 podría, por lo tanto, proporcionar una base para una terapia combinada eficaz también en casos de cáncer de mama HER2 que ya han perdido la respuesta al tratamiento", expresó en un comunicado el profesor Westermarck.

La importancia del estudio se destaca por el acceso del grupo a moléculas de fármacos experimentales que inhiben la proteína DUSP6. Al administrar el fármaco, los investigadores demostraron que la proteína podía inhibirse en ratones sin efectos secundarios significativos. Es importante destacar que se demostró que el fármaco mejora significativamente el efecto terapéutico de varios inhibidores de HER2 existentes.

"Las moléculas que utilizamos en este estudio aún no son adecuadas para el tratamiento de pacientes, pero estos resultados de investigación básica recientemente publicados proporcionan evidencia importante de que DUSP6 es una proteína diana muy prometedora para el futuro desarrollo de medicamentos contra el cáncer y vale la pena investigarla", concluyó Westermarck al respecto.

► Este trabajo científico se enfocó, entonces, en analizar la actividad de la proteína DUSP6.



### Patricio Lazcano

En 2001, un estudio liderado por la Universidad Católica, advertía sobre el peligro de construir en el sector de las dunas de Concón, señalando el riesgo de socavones debido a la carga de infraestructura inmobiliaria sobre los campos dunares.

La investigación llamada "Indicadores geomorfológicos de la fragilidad de
paleodunas", señalaba que el "efecto
combinado de la fragilidad de las dunas
antiguas, por sus condiciones naturales
y de los usos del suelo, produce la desestabilización de las mismas y el desencadenamiento de procesos geomorfológicos que llevan a su rápida transformación y degradación".

Más de dos décadas después, y tras el regreso de las precipitaciones a la zona tras el receso que supuso la megasequía, en 2023 vino el primer colapso. El edificio Kandisky registró un enorme socavón a pocos metros de la edificación, produciendo el desalojo del lugar y los primeros cuestionamientos a que el desarrollo inmobiliario en la zona podría haber sido una pésima decisión.

### Paleodunas

Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa y académica de Geografía UC, explicó en una nota a Qué Pasa, que al igual que en el caso de Reñaca Norte, se trata de una paleoduna que descansa sobre una terraza que se urbanizó: "Ya en ese tiempo habían socavones, de manera que esta era una situación que también estaba prevista para lo que sucedió en las dunas de Concón", advirtió Martínez.

La historia volvió a repetirse esta año, después que las últimas precipitaciones generaran otro enorme socavón en el edificio Euromarina II, después del colapso de un colector de aguas.

Y el martes, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, tras analizar un informe del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Valparaíso, decretó la inhabitabilidad del edificio.

La medida, que fue comunicada en una reunión por Zoom a los habitantes del edificio, se fundamenta en el riesgo de colapso y derrumbe, según indica el informe enviado por parte del Serviu al municipio viñamarino, por lo que los residentes deberán abandonar el inmueble a contar de este miércoles y en los siguientes días.

### Centro de paseos

Pero mucho antes de los socavones, las dunas eran un punto recurrente para los habitantes de la zona para ir a pasear los fines de semana, y la práctica de deportes. No existían edificios, apenas unas pocas casas. No había más que arena.

Las dunas de Concón, oficialmente lla-

# Viaje al pasado: así eran las dunas de Concón, antes de los edificios y socavones

Un set se imágenes del recuerdo muestra un lugar prácticamente deshabitado, antes de la explosión inmobiliaria de las últimas décadas.



madas Campo dunar de la Punta de Concón, tiene un origen geológico que data del Período Cuaternario, y se ubican en una terraza marina a más de 30 metros sobre el nivel del mar. Además, cuentan o contaban con una importante flora y fauna nativa.

El 5 de agosto de 1993 fue nombrado Santuario de la Naturaleza por el Decreto 481 del Ministerio de Educación de Chile, mientras que el 28 de abril de 1994 se restringió el área protegida a 12 de las 45 hectáreas totales del conjunto, mediante el Decreto 106 del mismo ministerio.

Esto último abrió el escenario para la construcciones de las edificaciones que hoy son tan cuestionadas, ya que los propietarios de los terrenos tenían la posibilidad de vender los sitios, más aún considerando su gran valor comercial. En 2006 las hectáreas protegidas pasaron de 12,8 a 21,8. ●

➤ Así lucía uno de los recodos de Concón en los años 50 y en la imagen superior se aprecia el mismo lugar, pero con la explosión inmobiliaria actual.



# Fallece Donald Sutherland, recordado por su roles en Los Juegos del Hambre y Orgullo y Prejuicio

El actor canadiense, ganador de un Oscar honorario, destacó además en filmes como Los Doce del Patíbulo (1967), M\*A\*S\*H (1970)y Gente como Uno (1980). Al momento de su deceso tenía 88 años.

SIGUEDA



▶ Donald Sutherland en el rol del presidente Snow, un autoritario gobernante de características fascistas en la serie Los Juegos del Hambre.



### **SIGUE** ▶ ▶

### Shelmmy Carvajal

Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, actor canadiense de 88 años, informó este jueves que su padre falleció en Miami tras una larga enfermedad.

En su cuenta de Instagram, Kiefer Sutherland, escribió que "con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido".

"Personalmente creo que uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca intimidado por un papel, bueno, malo o feo. Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", agregó en el post.

El intérprete canadiense es recordado por sus 140 participaciones en largometrajes a lo largo de 50 años en los que se dedicó a la industria cinematográfica. Durante los últimos años, protagonizó dos roles que ganaron popularidad entre las generaciones más jóvenes. En 2005, interpretó al amable y carismático Señor Bennet en la película romántica Orgullo y Prejuicio. Siete años después le dio vida al malvado y autócrata Presidente Snow en la saga de Los Juegos del Hambre.

### Carrera en cine y televisión

Formado en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, Sutherland inició su trayectoria actoral con papeles en cine y series británicas durante los años 60. Sin embargo el rol que le permitió dar el salto y convertirse en un rostro reconocido fue el de Vernon L. Pinkley en la película Doce del patíbulo o The Dirty Dozen (1967), clásico del cine bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Otras producciones por las cuales se ganó un lugar en la historia fue por Don't look now junto a Julie Christie, filme de 1973. Ya en los 80 encarnó al padre de un adolescente suicida en Ordinary People, película ganadora del Oscar a Mejor Película.

El nuevo milenio trajo personajes que permitieron llegar a nuevas generaciones. Uno de ellos fue el señor Bennet, el entrañable padre de Elizabeth Bennet en la adaptación de Orgullo y prejuicio de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

Lejos de pensar en el retiro, en 2010 volvió a gozar de popularidad mundial gracias a su rol del presidente Snow en la saga Los juegos del hambre. Gracias a esta cinta distópica acercó su activismo político a nuevos públicos, esperando que el mensaje transmitido en el filme ayudara a los jóvenes a ser más conscientes del mundo que los rodea. Su interés por las causas sociales no era una novedad. En los 70 protestó junto a Jane Fonda contra la Guerra de Vietnam y parte de ello se puede ver en el documental estadounidense FTA de 1972. En los últimos años, se mantuvo vigente en el cine y televisión. Además, este 2024 publicaría sus memorias tituladas Made up, but still true, libro que se lanzará en noviembre de este año. Si bien nunca recibió un Oscar por su actuación, la Academia le entregó una estatuilla honorífica en 2017.

► Donald Sutherland junto a su hijo Kiefer Sutherland en una foto familiar.





# A los 101 años muere Silvia Infantas, ícono del folclor y la música chilena

La artista fue responsable de la popularización de la música folclórica en el país y su voz está asociada a La Consentida, una de las canciones más escuchadas en Chile.

### Camila Tapia y Claudio Vergara

La música chilena está de luto. En particular el folclor, género que ha sufrido la pérdida de una de sus voces y figuras emblemáticas: la cantante y actriz Silvia Infantas ha muerto a los 101 años.

Su deceso se produjo la tarde de este miércoles 19 en la residencia Luz Judith, ubicada en Macul, donde estaba desde hace un tiempo. Así lo confirman a **Culto** desde su círculo cercano.

Nacida el 14 de junio de 1923 en Santiago, Silvia Infantas fue una de las grandes responsables en la popularización del folclor en el país, quizás la última gran figura del género en su acento más tradicional. Su voz está marcada a fuego en la interpretación de La consentida, parte del acervo cultural chileno -y de la cueca local- a través del grupo Silva Infantas y Los Cóndores.

Antes de ser la voz detrás de clásicos del cancionero folclórico, Sylvia Elvira Infantas forjó una carrera teatral formando parte de elencos dirigidos por nombres como Fernando Debesa, Eugenio Dittborn, Claudio di Girolamo y Pedro Mortheiru.

Pero la música estuvo desde muy temprano ya en su vida. Su padre era el cantante de ópera y compositor Jorge Infantas y habitaba una casa de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres donde el sonido de la guitarra y el piano era recurrente, cimentando la ruta que seguiría años más tarde.

Pese a que su padre advirtió que una carrera musical significaba sacrificio y le recomendó desistir, no hizo caso. Su primera aparición en el circuito artístico la hizo en 1942 junto a su hermano, juntos empezaron a frecuentar programas radiales interpretando boleros. Tan solo un año más tarde la revista "Radiomanía" la eligió entre las mejores cantantes melódicas de 1943.

Para mitad de la década del 40 su inclinación por el mundo artístico le abriría paso por la actuación. Entre 1946 y 1952 fue ac-



► El deceso de la cantante y actriz nacional Silvia Infante se produjo este miércoles.

triz del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica donde participó de obras como El cid, El burlador de Sevilla, El gran farsante y La anunciación a María, este último montaje le entregó un Premio Caupolicán a Mejor Actriz en 1950.

### Las voz de la tonada nacional

Para los primeros años del 50, Infantas se había casado con Hernán Arenas, un guitarrista que integraba el trío folclórico Los Baqueanos junto a Pedro Leal, Gerardo Ríos y Luis Garrido. En 1953, el grupo tenía comprometida una gira en Argentina que contemplaba un paso por Mendoza acompañados de la cantante Mirta Carrasco. El azar hizo que la vocalista volviera a Chile y puso a Silvia como la intérprete del grupo para poder finalizar las fechas.

"La cantante que iba con ellos tuvo problemas en Santiago y tuvo que regresar, quedaban dos programas por hacer", recordaría Silvia en una entrevista para Radio Cooperativa. Los Baqueanos necesitaban una nueva voz y Pedro Leal le sugirió a Arenas que Infantas podía hacerlo.

Así y casi por casualidad, pasó a ser la voz del grupo, ahora bautizado como Silvia Infantas y Los Baqueanos. La formación perduró hasta 1959 y editaría aquel mismo año el álbum Música para la historia de Chile.

### Tonadas para Manuel Rodríguez y La Consentida

Detrás de las composiciones que integran la obra clásica de la tonada nacional está la voz de Silvia Infantas. Este es el motivo por el cual con el pasar de los años sería reconocida por ser uno de los nombres que acercó la música folclórica a las grandes masas.

Su forma de cantar cautivó al compositor y pianista Vicente Bianchi que convocó a Los Baqueanos para interpretar una de sus piezas fundamentales: Tonadas para Manuel Rodríguez. El músico había comenzado a trabajar en esta obra en 1955 a partir de versos del poeta Pablo Neruda. Silvia entraría a la historia cuando recibió una llamada que le ofreció a ella y su grupo ponerse al frente del micrófono para darle vida a esta obra.

"Estábamos actuando y me dicen que llaman por teléfono. Llaman de parte de Vicente Bianchi, que necesita que nosotros le demos una respuesta porque él tiene unos temas de Pablo Neruda hermosos. Les quiere poner música y necesita un conjunto que lo interprete y una voz de mujer", recordaría en entrevistas posteriores.

Tras consultar con los otros integrantes, Los Baqueanos aceptaron y grabaron la canción. "(Pablo Neruda) estaba feliz y contento y quería que a cada rato le cantáramos las canciones. Estaba fascinado", contó Infantas sobre la reacción del poeta cuando se le presentó la versión final y coincidieron en el lanzamiento.

Otra de sus interpretaciones que viven en el imaginario colectivo es La Consentida. Infantas es la voz detrás de la versión más conocida de esta composición de Jaime Atria. El autor ganó el Festival de Viña de 1961 que para el certamen fue interpretada por el grupo los Guainas. Silvia la haría suya más tarde junto a su nueva agrupación, Los Cóndores.

Cuando esta última agrupación se disolvió en 1969, regresó a la actuación y participó del montaje La pérgola de las flores en 1970 donde encarnó a Carmela. Los años posteriores continuó su carrera en el teatro hasta que se retiró la circuito artístico.

### Reconocimientos

En 2009 fue nombrada Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). En 2015 fue galardonada con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en la categoría Música folclórica. Sin embargo, fue el lunes 28 de marzo de 2016, en un acto oficial, en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, el día que la artista recibió a sus 92 años y de manos de la Presidenta Michelle Bachelet el galardón a la música chilena que lleva ese nombre.

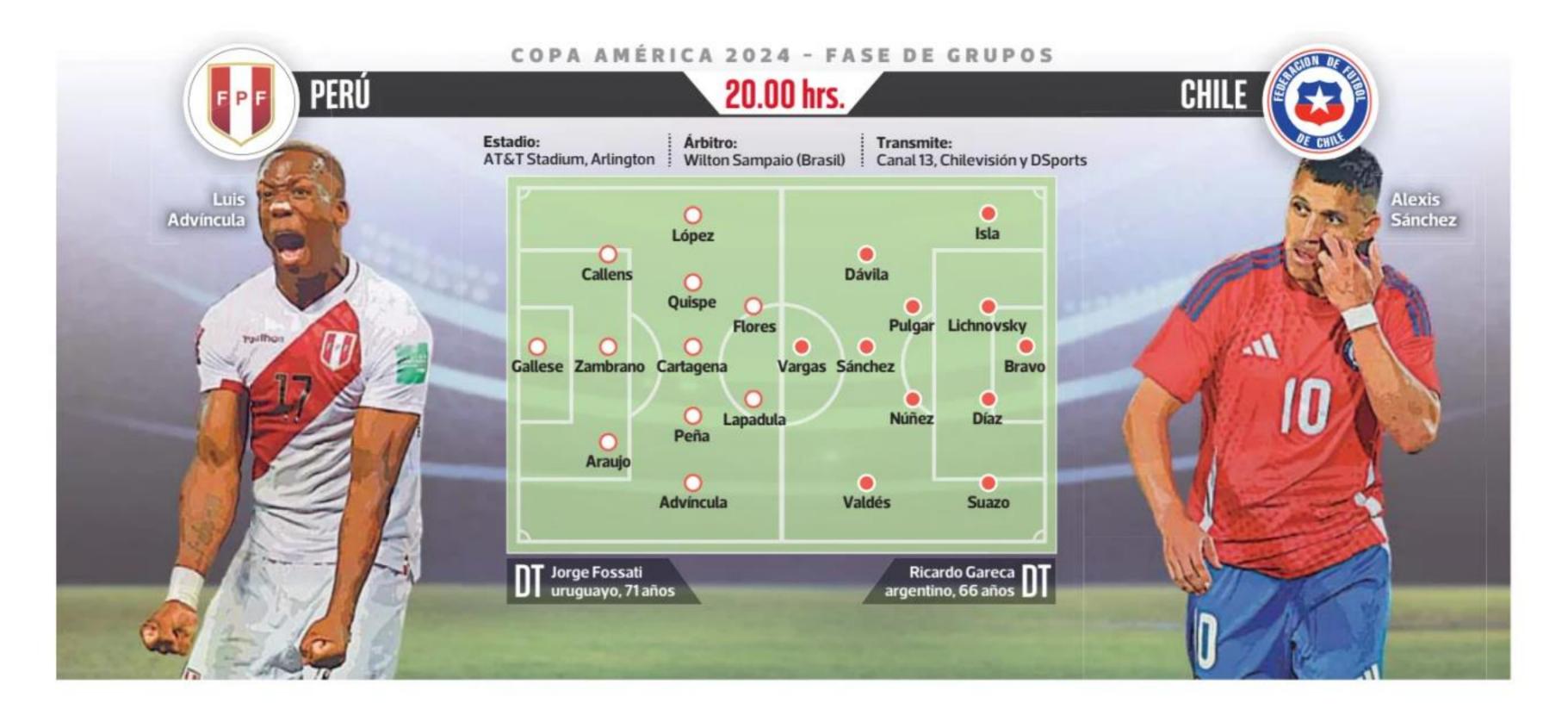

# La renovada Roja de Ricardo Gareca debuta llena de ilusión ante Perú en la Copa América

La selección chilena llega a Estados Unidos con nuevos aires de la mano del Tigre. La sostenida alza en su nivel y la recuperación de su poder goleador son algunas de las claves del Equipo de Todos.

# Carlos González Lucay

Llegó el momento más esperado para la Roja. Esta noche, a las 20.00, debutará ante Perú en la Copa América de Estados Unidos, un país que le dejó muy lindos recuerdos tras el título de 2016. La sede del partido será el AT&T Stadium de Arlington, Texas, escenario del primer torneo oficial de Ricardo Gareca al mando de la Selección. Al Tigre le sienta bien esta competición, pues no sólo superó siempre la fase de grupos en las cuatro ocasiones en que participó al frente de los del Rímac, sino que además celebró un subcampeonato (2019), un tercer lugar (2015) y un cuarto puesto (2021).

Pero no solo estos positivos antecedentes históricos ilusionan a la Roja, sino también la notable alza de nivel que presenta el Equipo de Todos desde la llegada del entrenador argentino. En sus tres primeros amistosos, convirtió ocho goles, la mitad de los que había conseguido durante los 16 encuentros de Eduardo Berizzo a cargo. También mostró una

significativa mejora colectiva e individualmente se destaparon figuras de mucha proyección, como Darío Osorio y Víctor Dávila, y además reubicó a Alexis Sánchez como armador.

En esta misma senda, el nuevo seleccionador recuperó a Eduardo Vargas, quien le ha sabido responder con dos tantos en tres compromisos y ha ido retomando su mejor versión física y futbolística. Turboman, goleador de las dos copas que Chile ganó, está cerca de un nuevo récord: el de convertirse en el máximo artillero de la Copa América. El oriundo de Renca suma 14 cifras y está a tres tantos del argentino Norberto Méndez y del brasileño Zizinho.

Asimismo, Gareca ha tomado decisiones importantes en este breve periodo. Una de ellas fue no citar a Gary Medel y a Arturo Vidal, emblemas de la Generación Dorada. Además, optó por darle la titularidad a Claudio Bravo, pese a su escaso rodaje durante la temporada pasada producto de diversas lesiones. Sin embargo, para el DT, el arquero de 41

años es clave para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha. La determinación, eso sí, tuvo un damnificado: Brayan Cortés, quien pasó de ser el titular a ser la tercera alternativa.

"Todos los que están acá sienten la confianza y creo en poco tiempo se ha hecho mucho. Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y contra Paraguay. El grupo está con el hambre de hacer una muy buena Copa América y la esencia nuestra, que es competir contra cualquier selección", expresó el portero en la conferencia de prensa previa al debut.

# Oncena estelar

Ricardo Gareca ha ido trabajando una base clara durante los amistosos previos y esta misma es la que va a aparecer en la Copa América. Con respecto a la última presentación, el DT probó en los entrenamientos a Diego Valdés como titular en desmedro de Darío Osorio, quien no estuvo ante Paraguay, producto de una lesión.

"Estoy ilusionado y con entusiasmo, tengo muchas expectativas con este inicio de Copa América, por lo que veo de parte de mis jugadores y lo que he vivido hasta ahora. Hemos encontrado una predisposición total en todo el proceso. Tenemos mucho potencial acá", destacó el entrenador en la antesala del encuentro.

Perú, en tanto, llega complicado. Al igual que Chile, vive un nuevo proceso de la mano del uruguayo Jorge Fossati. Sin embargo, este nuevo comienzo no ha sido sencillo y el DT ha debido recurrir a distintos mensajes para enfocar a sus jugadores. "Si tienes que motivarte para jugar contra la Selección de Chile siendo peruano, la verdad es que no entendiste absolutamente nada. Hay una sensación de ansiedad que llegue el momento del partido", confesó en la víspera, destacando que la gran clave ante la Roja será "mantener la concentración" para que no se escapen detalles. •



► El Mercedes-Benz Stadium (Atl., Georgia), de los Atlanta Falcons de la NFL, es el recinto donde se realizó el partido de inauguración de la Copa América 2024.



El capitán de Argentina y delantero del Inter de Miami, Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, lideró a su país en el debut ante Canadá.



► Ricardo Gareca fue subcampeón de la Copa América con la selección peruana, en la edición de 2019.

# Las exitosas experiencias del Tigre en Copa América que entusiasman a Chile

La edición 2024 será la quinta de Ricardo Gareca como director técnico. En tres de sus cuatro participaciones anteriores, todas con Perú, no bajó del cuarto lugar en el torneo, incluyendo un subcampeonato en 2019.

# Carlos Tapia

Ricardo Gareca ya tiene tres partidos dirigidos con el buzo de la selección chilena, con un saldo de dos victorias (3-0 a Albania y 3-0 sobre Paraguay) y una derrota (3-2 con Francia, en Marsella). Independiente a lo meramente estadístico, que también es importante, la Roja ha evidenciado en sus recientes presentaciones un mejor aspecto, que invita al optimismo de cara al futuro. Luego de épocas con más dudas que certezas y con un notorio cortocircuito entre la Selección y los hinchas, ahora el panorama inspira otra sensación. Luego de los ensayos, vienen los partidos por los puntos.

Este viernes, Chile debutará en la Copa América 2024 ante Perú, en el AT&T Stadium de Arlington, recinto de los Dallas Cowboys de la NFL, que significará el primer partido oficial del Tigre al mando del combinado nacional. Es de Perogrullo mencionar el tinte especial que tendrá el duelo para el entrenador argentino, por su extenso y exitoso pasado en el país incaico. Si hay una competencia que le cae como ani-

llo al dedo a Gareca es la Copa América, por los positivos rendimientos que tuvo con la Bicolor. Más allá de la coyuntura previa al certamen, siempre se las ingenió para ser animador. El dato duro indica que en tres de sus cuatro participaciones, no bajó del cuarto lugar.

El Tigre asumió en marzo de 2015 la banca de la selección peruana y su primer desafío oficial fue la Copa que se disputó en Chile. Comenzó a cimentar una base de futbolistas que lo acompañó durante toda su etapa en la Blanquirroja. Fue una de las pocas instancias en las que contó con los denominados "4 fantásticos": Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas. Perú clasificó al salir segundo en su grupo y enfrentó a Bolivia en cuartos de final. Ganó 3-1 en Temuco y se encontraría con la Roja en semifinales. Cayó y debió conformarse con jugar por el bronce. Derrotó 2-0 a Paraguay, en Concepción, y se quedó con el tercer puesto, repitiendo lo realizado en Argentina 2011.

Al año siguiente, en la Copa América Centenario de Estados Unidos, la faena tuvo de dulce y de agraz. Ganó el grupo B con siete puntos, dándose el lujo de eliminar a Brasil. Le ganó por 1-0, con un gol con la mano de Raúl Ruidíaz. En cuartos, cayó por penales ante Colombia. Si clasificaba, hubiese jugado ante Chile, reeditando lo acontecido en 2015.

La mejor campaña de Perú en una Copa América luego de 44 años sucedió en Brasil 2019: un subcampeonato. Y superó la fase grupal como uno de los mejores terceros. En cuartos de final, eliminó por penales a Uruguay. Luego, en semis, la Bicolor arrolló a la Roja de Reinaldo Rueda con un lapidario 3–0. Llegó a la final en el Maracaná y perdió 3–1 con el Scratch. En aquella ocasión, Gareca ya contaba con una base estable en su equipo: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; y Guerrero. De los mencionados "4 fantásticos", el único que acompañó toda la era del Tigre fue el Depredador, goleador histórico de la selección.

Dos años más tarde, en la Copa de la pandemia, Perú salió segundo del grupo B (detrás de Brasil) y en cuartos se cruzó con Paraguay, superando esa valla en tanda de penales. En semis, cayó por la cuenta mínima ante el local. Luego, quedó cuarto al caer contra Colombia.

### Como jugador

La historia de Gareca en la competición no sólo se remite a ser entrenador. También estuvo como futbolista. Fue en la edición de 1983, que se jugaba con otro formato y no tenía una sede fija como en los tiempos actuales. Argentina, con Carlos Salvador Bilardo de entrenador, quedó en el camino en la fase grupal, quedando detrás de Brasil. El Tigre, quien militaba en Boca Juniors, jugó cuatro partidos.

Si bien el objetivo central es la clasificación a la Copa del Mundo (en septiembre se reanudan las Eliminatorias), la Copa América es clave en esta nueva etapa, para seguir amalgamando la estructura. "Tengo muchas expectativas para todo lo que tiene que ver con el inicio. Es un grupo difícil, complicado, pero ilusionado en hacer una buena Copa", declaró el seleccionador nacional en la rueda de prensa oficial, previa al debut.

# El difícil reordenamiento de Perú: cómo llega la Bicolor de Fossati al Clásico del Pacífico

El primer rival de la Selección Chilena en la Copa América también está iniciando una nueva etapa, al mando del longevo DT uruguayo. El elenco incaico, colista de las Eliminatorias al Mundial, tiene bajas importantes, que eran parte del corazón de la estructura que tenía Ricardo Gareca cuando era el director técnico del equipo peruano.

### Carlos Tapia

Algo tienen en común Chile y Perú, desde lo futbolístico: las fichas están puestas en las Eliminatorias. Si bien es cierto que la Copa América es una competencia de relevancia para ambos, no es menos cierto decir que el objetivo de los seleccionados es alcanzar un lugar en la Copa del Mundo de 2026. A la larga, ninguno de los dos continúa con el mismo entrenador que inició la ruta clasificatoria. Ahora, Ricardo Gareca está al mando de la Roja luego de su extenso y agraciado periplo en el país incaico, clasificando al Mundial de 2018 y accediendo al repechaje para 2022.

Pero el Tigre ya no está. Cruzó la frontera. Y el reordenamiento de la Bicolor ha sido complicado, porque la huella que dejó el entrenador argentino fue importante, tanto así que todavía lamentan su partida, que sucedió a mediados de 2022. Un exseleccionado peruano como Juan Reynoso tomó el fierro caliente de reemplazar a Gareca, luego de pasar por el fútbol mexicano, y no le fue bien. De hecho, Perú es el colista de las Clasificatorias con dos puntos. Por lo mismo, la dirigencia de la FPF determinó buscar otro nombre para la banca y llegaron a Jorge Fossati. El uruguayo, de larga trayectoria, está partiendo su etapa con la Blanquirroja.

El estratega de 71 años, campeón de la primera división peruana en 2023 con Universitario de Deportes, asumió a fines del año pasado, con la misión inicial de enrielar el camino de un combinado que se había acostumbrado a ser animador en el continente. De a poco está construyendo su historia en la selección. Lleva recién cuatro partidos dirigidos, desde marzo de este año. Aun no pierde, con tres triunfos y un empate, sin embargo esas victorias fueron ante elencos de segundo orden en la Concacaf: 2-0 a Nicaragua, 4-1 sobre República Dominicana y 1-0 a El Salvador.

Estos encuentros le han servido a Fossati para ensayar la estructura táctica que plantea para Perú. En la era Gareca, el 4-2-3-1 era clásico en la Bicolor, con una formación que salía casi de memoria. Pero ahora se marca un cambio. El charrúa dispone de un 3-5-2, mismo dibujo que utilizó en la U de Lima. En el país vecino no termina de convencer el planteamiento.

Hay individualidades que permanecen desde la época de Gareca en Perú, tales como el arquero Pedro Gallese, el zaguero Carlos Zambrano (el líbero de Fossati), el lateral Luis Advíncula, los volantes Christian Cueva y Edison Flores, y los delanteros Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. También hay ausencias importantes, sobre todo en el medio. En la Copa América no está la dupla de volantes centrales tradicional que tuvo la selección en el último tiempo: Renato Tapia y Yoshimar Yotún. El primero se pierde el torneo con polémica. Pidió no ser considerado tras quedar en libertad de acción en su club y no tener el respaldo de la Federación en el caso de que se lesione. El segundo no está por lesión. Tampoco aparece el lateral Miguel Trauco, hoy en Brasil.

Con el nuevo dibujo, una de las interrogantes dice relación con el carrilero derecho, porque Luis Advíncula y Andy Polo pelean por el puesto. Por la izquierda, es fijo Marcos López, del Feyenoord neerlandés y expupilo de Mario Salas en Sporting Cristal. En el centro de la cancha, Wilder Cartagena será el mediocampista central. Y otra interrogante es en la ofensiva. Por los amistosos previos, se prevé que Lapadula sea el 9 titular, en desmedro de Guerrero, aunque el técnico planteó que pueden jugar juntos. En el amistoso ante El Salvador, el otro atacante fue Edison Flores.

Jorge Fossati es un DT que vive con intensidad los partidos. Además es un ferviente devoto de la Virgen de Lourdes. No por nada celebra los goles levantando los brazos al cielo o besando alguno de los rosarios que le cuelgan del cuello.

"Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando y no me gusta andar con poses de que para mí es un partido más. Estoy nervioso, como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad. Esa ansiedad, ese nerviosismo trato de dominarlo porque no es lo que le tengo que pasar a los jugadores. Si necesitas motivarte para jugar contra Chile siendo peruano, de esto no entiendes nada", emitió el DT en la rueda de prensa previa, en la cual estuvo acompañado por Paolo Guerrero, el más longevo de la nómina (40 años).



▶ Jorge Fossati (71), campeón de la primera división peruana en 2023 con Universitario, asumió a fines del año pasado en Perú.

Edición papel digital

"El Niño Maravilla pequeño"

# El nuevo estatus y el escudo protector de Darío Osorio en la Roja

El jugador formado en Universidad de Chile es el jugador de mayor proyección en el combinado nacional. La sentencia excede, incluso, a la gestión del director técnico Ricardo Gareca. Su irrupción en el fútbol danés y en la Selección empiezan a fraguarle, además, el respeto de sus compañeros. Está nominado al Premio Golden Boy, galardón que premia al mejor juvenil del mundo.

### Christian González

A Mauricio Isla le basta una imagen para unir a dos generaciones de la Selección. Los actores son tres. Uno de ellos, de hecho, es el Huaso. Sin embargo, el buinense se resta de un rol protagónico en la fotografía para endosárselo a quienes completan el cuadro y, en rigor, se los traspasa directamente. De hecho, establece entre ellos una suerte de sucesión. A Alexis Sánchez lo señala como El Niño Maravilla grande. A Darío Osorio lo categoriza como El Niño Maravilla pequeño.

El bautismo es uno de los intentos que realiza el defensor de Independiente, uno de los bastiones de la Generación Dorada, de darle un apodo al jugador formado en la U, que ahora brilla en el Midtjylland de Dinamarca, cosecha elogios de grandes figuras del fútbol del Viejo Continente y empieza a ser asociado con grandes clubes de esa región del planeta. Sin ir más lejos, desde hace un par de semanas se habla de un salto cualitativo enorme, al menos como posibilidad: la opción de que fiche en el Liverpool de la Premier League inglesa.

### Todos lo quieren

Para que se produzca el salto aún deben pasar varias cosas. De hecho, la participación de Osorio en la Copa América puede resultar decisiva para la definición de su futuro. Una

SIGUE



▶ Darío Osorio debutó en el profesionalismo con la camiseta de Universidad de Chile.

buena presentación en el torneo de nacionales más antiguo del mundo le posicionará con claridad en el radar de los grandes clubes, si es que ya no lo está. A este tipo de certámenes, las grandes potencias suelen dejarse caer con toda la solvencia de sus amplias billeteras. El valor de mercado del jugador, quien acaba de festejar el título en el país nórdico, siendo vital en la última campaña de su escuadra, ya alcanza los US\$ 7,5 millones, cifra desde ya superior a los US\$ 5,5 millones que recibió la U por su carta en agosto de 2023. Ese valor ya habla de la notoriedad que empieza a adquirir en el fútbol europeo. Tampoco es impensable que algún club de alcurnia cruce ostensiblemente esa barrera para asegurar quedarse con un futbolista que, además de polifuncionalidad, ofrece un amplio margen de crecimiento: recién tiene 20 años. Está nominado al premio Golden Boy, que distingue al juvenil de la temporada a nivel mundial.

La ambición por tenerle es proporcional al cariño que el exazul empieza a ganarse en el vestuario de la Roja. No es casual, de hecho, que Isla haya salido a blindarlo y que en la imagen también aparezca Sánchez. No es la primera vez que comparan a Osorio con el goleador histórico de la Roja. Los hermana el talento, pero también algunas cualidades personales: ambos provienen de localidades pequeñas y son tímidos hasta que entran en contacto con el balón. Ahí despliegan todo su potencial, El de Sánchez lo conoce sobradamente todo el mundo. El de Osorio empiezan a conocerlo. Lo mismo pasa con los aficionados a nivel local. Ya no son solo los azules quienes empiezan a situar su mirada en el volante.

### Prueba superada

Las expectativas sobre Osorio se generaron paralelamente con su aparición en el alto rendimiento. En la Selección, de hecho, ya en la época en que Eduardo Berizzo dirigía a la escuadra nacional ya se había instalado la certeza. Desde el interior de Juan Pinto Durán, la presunción tardó poco en convertirse en convicción: el hijuelense no solo era un jugador técnicamente bien dotado. Con propiedad, se podía afirmar que cumplía con los parámetros para convertirse en un jugador de primer nivel. Aparte del Toto, quien más convencido estaba era el español Francis Cagigao, entonces gerente deportivo de las selecciones nacionales.

El arribo del Tigre, que coincidió con la consolidación en el fútbol danés, fue un nuevo impulso para la carrera del jugador. Aunque no le fue posible observarlo en el choque ante Paraguay, el técnico ya se había forjado la convicción de que será una pieza clave en su ciclo: en la gira por Europa, que incluyó la victoria sobre Albania y una caída ante Francia que dejó una imagen más cercana al optimismo que la decepción, Osorio fue capaz de ratificar los progresos que ha demostrado en su paso por el Viejo Continente, donde en las últimas fechas, además, agregó el gol como factor de trascendencia. Ante los balcánicos generó el primer gol. Frente a los galos se consagró: en los 82, marcó su primer gol con la camiseta de la Selección. Por añadidura, un tanto de alta factura. Otro apunte más para quienes pudieron observarle en Marsella y el mundo.

### "Tiene todo para él"

Con seguridad, Isla y Sánchez ven en Osorio al jugador de proyección insospechada que ambos fueron en sus comienzos y que lograron cristalizar. En la U, esa sospecha estuvo instalada desde siempre. "Desde que salió de inferiores se proyectó como un jugador de alta gama. Para todos los que lo vimos. Era un jugador de exportación. No había duda de eso", enfatiza Rodrigo Goldberg, director deportivo de la U en el momento en que Osorio emergió en la escuadra principal.

Ese momento sigue fresco en la memoria del Polaco. "En 2020, por ahí, Dudamel me preguntó de dónde había salido, dónde lo teníamos. Exigió subirlo. Osorio nunca hizo ruido", rememora. La siguiente referencia es al salto que dio. "Yo pensé que en Dinamarca le iba a costar por el idioma, pero lo ha hecho fantástico. En la Selección también. Ojalá que pueda consolidarlo", establece.

En las palabras del Huaso y del tocopillano, Goldberg observa, además, la base para que Osorio ofrezca todo su potencial. "Si hay un contexto, un ambiente que lo proteja, que lo empodere, no donde sea la sombra de alguien va a seguir creciendo. Gareca está haciendo eso, dándoles el espacio a los jóvenes para que no se sienta que el equipo 'parte con este', como habría sido con Vidal o Medel, más allá de la calidad que puedan tener. Como no está ninguno de ellos, se sienten libres, sin una tremenda sombra. Eso ya les ayuda", sentencia.

También define la responsabilidad que debe asumir Osorio. "Ahora tiene que marcar esa diferencia. Tiene todo para él. Tiene que sacar el fútbol que, sin dudas, le sobra", manifiesta. A esa convicción, en el exdelantero llegó desde que lo vio jugar en las divisiones menores azules. "Yo le veía una técnica espectacular. Es un gusto ver cómo le entra a la pelota. Nunca va dando botes, va limpia. El sonido del golpe ya es algo exquisito. Es un jugador diferente", refuerza. Osorio lo está demostrando. Sus pares comienzan a aplaudir-le y a confiar en él. ●





► Con seis puntos en dos partidos, la Roja de Europa asegura su pase a los octavos de final y cerrará el grupo ante Albania el próximo lunes.

# Repaso con solo un gol

# España reduce a Italia y sigue su andar impecable en la Eurocopa

La selección española dio una exhibición en Gelsenkirchen, pero lo reflejó en el marcador con una ventaja de 1-0, gracias a un autogol. El elenco ibérico fue totalmente dominador ante la Azzurra, teniendo en Nico Williams a un delantero punzante y eléctrico. La Roja de Europa ya está en octavos de final del certamen.

# Carlos Tapia

En el calendario de la Euro 2024, el 20 de junio se marcaba con destacador, porque estaba programado el duelo más estelar de la fase de grupos: España versus Italia. Dos rivales con historia, en un cruce de potencias y de aspirantes a meterse en las instancias finales de un campeonato que no ha dado respiro. En Gelsenkirchen, fue un repaso de los rojos, aunque el marcador solo muestra un 1-0. Debió ser por más.

Los dos llegaron con victorias en la primera jornada, aunque con sensaciones disímiles. En el caso de los ibéricos, tuvieron un debut más que favorable ante Croacia, tanto por lo expresivo del resultado (3-0) como por la faena en la cancha. Por su parte, la Azzurra también ganó en su estreno, pero con más reparos ante Albania. Haciendo un primer tiempo más que positivo, no lo repitió en el complemento y terminó sufriendo debido al empuje de los albaneses, los más débiles de la zona B.

Por quinta Eurocopa consecutiva, españoles e italianos se enfrentaron. Llegaron a Alemania con paridad, porque fueron dos festejos para cada uno, contando tandas de penales. Entonces, la casa del Schalke 04 servía como desempate. Y el duelo fue absolutamente favorable para la Roja europea. Fue un repaso para guardarlo en la biblioteca, algo impensado por los antecedentes y porque la Azzurra de Luciano Spalletti apuesta por otro tipo de fútbol, de buen pie y salida rápida. Pero no pudo hacer nada ante una España que puso sobre la mesa toda su capacidad.

El DT Luis de la Fuente solo tocó la defensa, con el ingreso de Laporte por Nacho. Mantuvo el resto de la estructura que le ganó a Croacia. Jugando de esta manera, no había necesidad de una ingeniería mayor. Desde el inicio, los hispanos tomaron el control de las acciones y redujeron a su mínima expresión a los transalpinos, que no lograban salir de su rancho y generarle riesgo al meta Unai Simón. El primer aviso llegó en los dos minutos, con un cabezazo de Pedri que sacó Donnarumma.

El manejo pulcro de España metió en su campo a Italia. En ataque, Nico Williams causaba estragos por el lado izquierdo del ataque, mareando al lateral Di Lorenzo ante cada zancada. El atacante del Athletic de Bilbao es electricidad pura. El sostén de los italianos era su portero, el responsable de que el marcador acabara sin goles en el primer tiempo. Morata y Fabián Ruiz estuvieron cerca de dar con el primero. El rival no construía, solo soportaba la presión. Si la primera parte terminaba 3-0, nadie se hubiese extrañado.

La superioridad ejercida por España era notoria, sin embargo no lograba dar con el arco. Era lo que faltaba para cerrar el círculo perfecto. Y el gol llegó con fortuna. Sucedió en los 54 minutos, luego del enésimo desborde de Nico Williams sobre Di Lorenzo. El centro enviado por la figura del partido es conectado por el zaguero Calafiori, quien anota en propia puerta. El defensa se la lleva por delante y se hace un autogol.

Con algo menos de intensidad, los españoles continuaban siendo más que unos italianos que trataban de ir más adelante. El riesgo era quedar expuesto atrás. En los 70', Nico Williams casi anota el 2-0 con un fuerte remate, que se estrelló en el travesaño. El vasco se llevó todos los focos por su gran desempeño.

Cuando el final se acercaba, los dirigidos por Spalletti mostraron una reacción, pero muy tibia. No alcanzó para poner en entredicho la victoria de España. Con seis puntos en dos partidos, la Roja de Europa asegura su pase a los octavos de final. Cerrará el grupo ante Albania el próximo lunes. Mientras, Croacia e Italia tendrán una final.

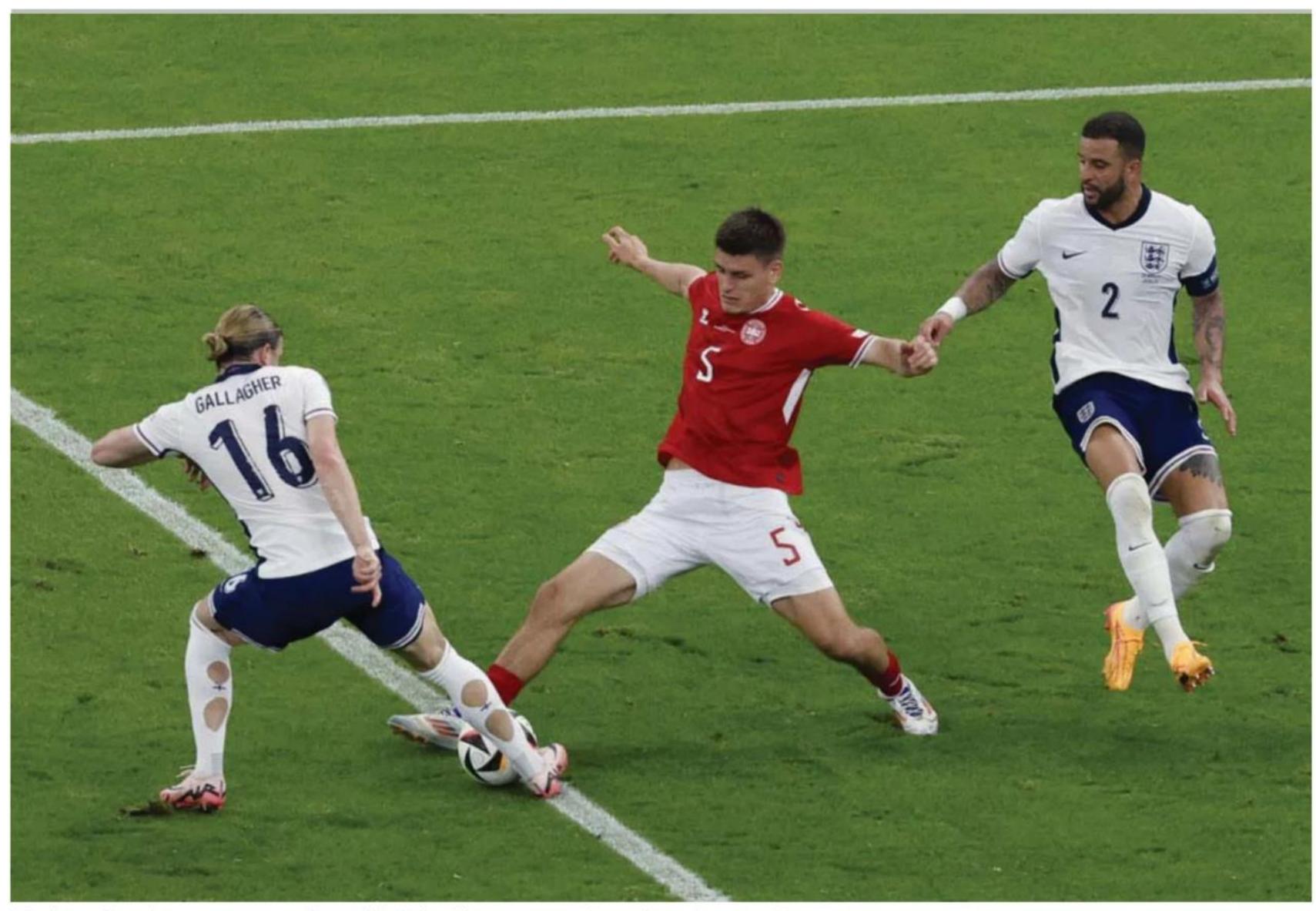

► Inglaterra alcanza los cuatro puntos y queda como líder indiscutido, pero con sensaciones más negativas que positivas.

# Una opaca Inglaterra se complica ante Dinamarca y se jugará la clasificación en la última fecha

Los dirigidos por el técnico Gareth Southgate igualaron en su segundo duelo de la Eurocopa.

# Aquiles Cornejo

Inglaterra sigue sin poder brillar en esta Eurocopa y sólo logra el empate ante Dinamarca. La selección repleta de estrellas está atravesando un torneo difícil, donde pese a seguir invicto y tener cuatro puntos en dos partidos, está lejos de lograr la performance esperada por el nivel de su plantel.

La primera parte señaló los miedos de Inglaterra. Lejos de un fútbol pulcro, el plantel más caro de esta Eurocopa, jugó con su presión y nerviosismo, mostrando nuevamente

una imagen muy lejana a la esperada. Ni el gol que convirtió Kane, tras una gran jugada de Walker, cambió la situación. Dinamarca de hecho, creció estando abajo en el marcador.

El estilo danés, ordenado y con mucha entrega, contrastaba con una Inglaterra pálida, sin precisión ni dominio. Kane aislado, Foden contenido y sin chispa. Bellingham muy lejos de la versión que muestra en el Real Madrid, mientras que Alexander Arnold disminuido por una posición que no le favorecía. Las grandes estrellas no aparecieron en ese primer tiempo y terminaron pagándolo. Al minuto 34, Morten Hjulmand sorprendió a la defensa con un tiro de fuera del área y concretó el empate.

Un golpe que sintió la escuadra de los leones, quienes siguieron dormidos en la cancha del Deutsche Bank Park. Pese a intentos aislados de sus extremos, la selección británica mostraba una imagen muy mezquina, sobre todo desde el funcionamiento. Sin ideas, la sensación era que incluso Dinamarca a veces podía estar más cerca de desequilibrar la balanza. En los minutos finales por ejemplo, fueron mucho más concisas las aproximaciones de los nórdicos que las de los dirigidos por Southgate.

Pero todo terminó igualado. Inglaterra alcanza los cuatro puntos y queda como líder indiscutido, pero con sensaciones más negativas que positivas y sin el pase a octavos asegurado, el que deberá ratificar ante Eslovenia (2 puntos). Dinamarca, por su parte, suma su segundo empate consecutivo y se jugará la vida ante Serbia, que tiene solo una unidad y matemáticamente también puede avanzar. Nada está definido en el Grupo C del torneo de países más importante del Viejo Continente.



Tras su lesión en la primera fecha, el delantero francés Kylian Mbappé anunció que usará una máscara tricolor en el duelo ante Países Bajos, en el Red Bull Arena de Leipzig.

# Entre máscaras y disfraces: la emoción continúa en el Viejo Mundo

Este jueves, el balón siguió rodando en tierras alemanas. Con duelos parejos, muy físicos, de mucha fricción en el terreno de juego y, a la vez, con pocos goles. Eso sí, a pesar de no tener marcadores abultados o con clara superioridad, ninguno ha decepcionado. Este viernes juega Francia contra Holanda.



► Hinchas italianos y españoles llenaron el Veltins-Arena del Schalke 04.



▶ Federico Chiesa disputa el balón con Marc Cucurella en la victoria 1-0 de España.



▶ Un potente remate de fuera del área le dió el 1-1 a la selección de Dinamarca.



▶ Tras ser marginado de la Roja para disputar Copa América, el volante Arturo Vidal apareció en el encuentro para marcar de penal en el triunfo albo.

# Colo Colo hace la tarea: golea a Colegio Quillón y avanza sin problemas en la Copa Chile

El Cacique se impuso por 6-0 en su estreno en el certamen, estableciendo claras diferencias frente a su rival, que milita en la cuarta categoría del fútbol nacional.

**COLEGIO QUILLÓN** COLO COLO

# Carlos González Lucay

Después de algunas idas y vueltas, Colegio Quillón y Colo Colo por fin pudieron concretar su partido por los octavos de final de la zona centro-sur de la Copa Chile. El estadio Monumental fue el escenario donde el cuadro de la Región de Ñuble tuvo que ejercer como local, pues las fuertes lluvias que dejaron inutilizable la cancha del Ester Roa de Concepción. Más allá de eso, se terminó dando la lógica, pues el Cacique no tuvo problemas para golear por 6-0 e instalarse en la siguiente fase.

Los albos utilizaron una formación mixta. destacando la presencia de Arturo Vidal como capitán y un tridente ofensivo compuesto por Alexander Oroz, Guillermo Paiva y Lucas Cepeda. La idea de Jorge Almirón era darles rodaje a los jugadores que no tuvieron muchos minutos en esta primera parte del año. Por otro lados, Erick Wiemberg jugó como defensa central junto a Emiliano Amor.

En tanto, los dirigidos del experimentado Yuri Fernández se plantaron con personalidad en el césped de Macul, presionando e intentando achicar los espacios. Mientras que el Cacique durante los primeros minutos se vio algo impreciso. De hecho, recién a los 18', los albos tuvieron posibilidad, con un remate de distancia de Paiva, que fue bien controlado por el arquero Adán Silvestre.

Dos minutos más tarde, llegó la apertura de la cuenta. Un gran pase en profundidad de Vidal encontró destapado a Lucas Soto, quien se acomodó hacia adentro y sacó un remate al segundo palo, que fue inatajable para el meta del cuadro local. Fue el primer tanto como profesional para el volante de 21 años.

El partido comenzó a sentenciarse rápidamente, a los 28'. Un fallida chilena de Paiva fue capturada por Cepeda, quien se sacó a un hombre de encima y remató fuerte y arriba para establecer el segundo tanto del Cacique. De ahí en más, todo siguió siendo para los pupilos de Almirón. A los 40', Riquelme derribó a Oroz en el área y el juez Gastón Philippe cobró penal. Fue el propio jugador afectado el que ejecutó el lanzamiento para poner el

## Un monólogo

Con todo ya definido tempranamente, el DT albo siguió probando opciones y mandó a la cancha a Carlos Palacios, uno de sus titulares habituales. En las tribunas, los casi 15 mil espectadores que desafiaron el frío en el Monumental vieron la exhibición del conjunto popular.

A los 52', Arturo Vidal aumentó el marcador, a través de un lanzamiento penal. El King fue derribado por Wills en el área y el árbitro no dudó en sancionar. El de San Joaquín se paró frente al balón y clavó un balazo al ángulo. Una nueva conquista que no hizo más que acentuar las enormes diferencias entre un elenco que está en el plano internacional y otro que está en los últimos puestos en la cuarta categoría del fútbol chileno.

El largo tramo que restaba hacia el final se dio con Colo Colo instalado en el área de Colegio Quillón, que solo atinaba a defenderse para no recibir más tantos. También comenzaron a notarse las diferencias físicas entre una y otra escuadra, por lo que a nadie le extrañó que el actual monarca llegara a la quinta cifra a través de un potentísimo remate de Carlos Palacios desde fuera del área en el minuto 73.

Todavía quedó tiempo para uno más. Ese fue el del postergado Leandro Benegas, a los 87', quien empujó el balón dentro del arco tras una notable jugada de Carlos Palacios, para cerrar una clara goleada que le permitió iniciar con éxito su defensa del título.

Superada la primera tarea, el Cacique visitará este domingo, a las 17.30, a O'Higgins en Rancagua, por los cuartos de final de la zona centro-sur de la Copa Chile.

# Perdonó una goleada: la UC derrota a Glorias Navales de la mano de Tapia

Pese a mostrar una amplia superioridad, los cruzados no lograron materializar la gran cantidad de ocasiones que se generaron ante un club amateur. Dos goles de su delantero le dieron la clasificación a los cuartos de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

GLORIAS NAVALES 0
UNIVERSIDAD CATÓLICA 2

### **Daniel Bustos**

Tiago Nunes se tomó en serio el partido. Excepto el caso de Fernando Zampedri, quien no fue considerado para facilitar su recuperación en los aductores, el brasileño alineó a lo mejor que tenía disponible para este duelo ante Glorias Navales, por los octavos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. Como se esperaba, las diferencias entre un club amateur y otro profesional se notaron en Sausalito. Al menos en el trámite, porque el marcador fue sólo 2-0. La franja se mostró poco contundente de cara al arco rival.

La velocidad de Clemente Montes y Alexander Aravena comenzó rápidamente a complicar a la defensa de la escuadra perteneciente a la Asociación de Las Achupallas de la Región de Valparaíso. Eso, sumado a las subidas de Eugenio Mena y hasta de Branco Ampuero, quien no tuvo complicaciones en la plaza de lateral derecho.

Antes de los 10', Gonzalo Tapia ya había tenido dos claras oportunidades para abrir la cuenta, las cuales no pudo concretar, primero con un disparo que se fue elevado y luego con un débil cabezazo. Pero la tercera fue la vencida para el canterano de la franja, de gran temporada en el Campeonato Nacional. Por la izquierda Aravena fil-

tró un pase para Montes, quien centró al segundo palo para Tapia, que, ante la desesperación de los defensores que intentaron tapar el arco, definió con tranquilidad para la apertura de la cuenta.

A los 19', la UC tuvo el segundo, pero Aravena definió de taco y la mandó afuera, algo que provocó la furia de los dueños de casa, quienes se fueron en contra del delantero cruzado. A partir de ese momento, Glorias Navales, en una mezcla de enojo y frustración, comenzó a efectuar duras infracciones.

Carlos Medina, DT del equipo perteneciente a la ANFA, intentó cambiar la suerte de su escuadra. Durante el segundo tiempo dispuso del ingreso de Jorge 'Chupete' Guajardo, ex Palestino, y Nelson Bustamante, de larga carrera en clubes menores de Italia y que incluso se ganó el apodo de 'Messi chileno'. Sin embargo, la distancia entre ambos planteles era demasiado grande.

No obstante, a pesar de la superioridad del equipo de la precordillera, los locales lograron mantenerse a sólo un tanto de diferencia por buena parte del duelo. Hasta que apareció nuevamente Tapia, quien aprovechó un mal despeje de cabeza para sacar un remate de primera y colocar el 2-0 a los 67'.

Tras este triunfo, la franja deberá medir fuerzas ante Santiago Wanderers en los cuartos de final de la Zona Centro Norte, club que viene de eliminar a Concón National.



► El delantero formado en Universidad Católica, Gonzalo Tapia, le dio el triunfo al elenco cruzado con su doblete.



► Con su participación en Queen's finalizada, el tenista nacional Alejandro Tabilo (24°) aparece inscrito en el ATP 250 de Mallorca.

# Alejandro Tabilo cae en octavos de final del ATP 500 de Queen's

El tenista chileno (24º) no pudo frente a Tommy Paul (13º). Tomás Barrios (172º) también quedó eliminado en Ilkey.

# Aquiles Cornejo

Jueves negro para el tenis chileno en la gira de césped. Alejandro Tabilo (24º) se despidió del ATP 500 de Queen's en octavos, mismo desenlace que tuvo Tomás Barrios (172º) en el Challenger 125 de Ilkey. De esta manera, la comitiva nacional ya piensa en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Fueron derrotas casi simultaneas. En la tarde inglesa, ambos jugadores salieron a la cancha en sus respectivos torneos, buscando seguir sumando confianza y puntos en una de las giras más especiales del calendario. Eso sí, por repercusión y nivel, el duelo de Alejandro Tabilo era el que se llevaba las portadas.

Jano enfrentaba al número 13 del mundo, Tommy Paul en los octavos de final del ATP 500 de Queen's, el segundo torneo de tenis más importante que se disputa sobre el césped inglés. Un partido que si bien mostró pelea del nacional, no logró concretar festejos. El estadounidense lo derrotó por 6-3 y 6-4 en una hora y nueve minutos de juego.

Con su participación en Queen's finalizada, Tabilo aparece inscrito en el ATP 250 de Mallorca como última parada antes de Wimbledon, donde será cabeza de serie. En España también tendrá ese estatus, por lo que no jugará la primera ronda del torneo.

# Barrios eliminado en Ilkey

Misma suerte que Alejandro Tabilo sufrió Tomás Barrios esta jornada en Inglaterra. 400 kilómetros al norte de Londres, el chillanejo quedó eliminado en la ronda de los 16 mejores del Challenger 125 de Ilkey.

Barrios, que ingresó al cuadro principal a través de los clasificatorios, había logrado la segunda mejor victoria de su carrera en primera ronda al derrotar a Hugo Gaston (69º). Ese nivel no se pudo replicar en los octavos de final y el nacional quedó eliminado ante Lucas Klein (130º) por 2-6, 7-6(2) y 6-4.

La derrota además significa que el chileno se queda sin opciones de recibir la invitación a Wimbledon que se entrega al campeón del Challenger Ilkey. Tendrá que disputar la qualy para intentar defender la segunda ronda que firmó en 2023.

En Ilkey también estaba compitiendo Christian Garin, quien quedó eliminado en primera ronda tras haber ingresado al cuadro principal a través de las clasificaciones. Aprovechando esa doble presencia nacional en el norte de Inglaterra, ambos decidieron jugar juntos el cuadro de dobles, perdiendo en el debut ante el binomio compuesto por los estadounidenses Evan King y Reese Stalder. •\*





La seguridad de elegir bien

